## LARAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · AÑO XXIV · 8.645 · PRECIO 1,90 EUROS · EDICIÓN NACIONAL

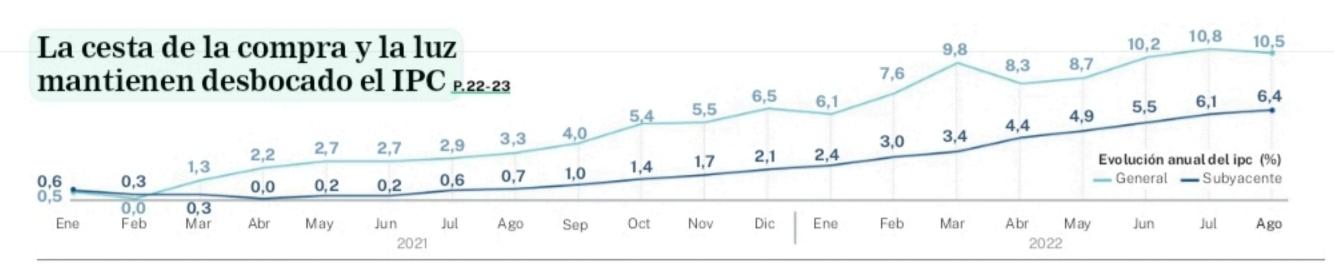

## En juego 70.000 millones de la UE por la elección de jueces

Bruselas baraja condicionar la ayuda en créditos a que se desbloquee la reforma que afecta al CGPJ y el TC Eleva la presión para que haya una solución antes de la visita del comisario de Justicia el día 10 8.10 8.12

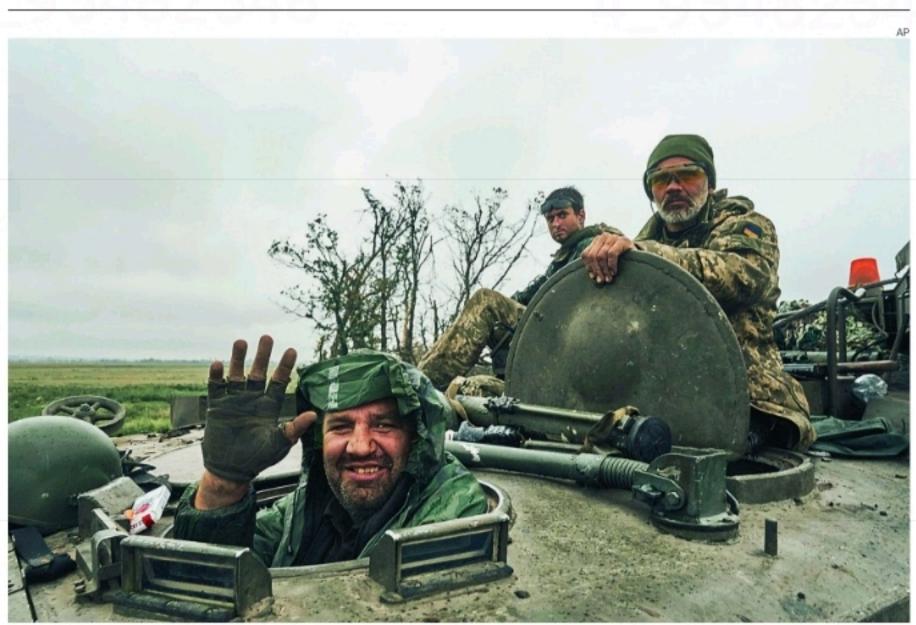

Soldados ucranianos se desplazan en vehículos blindados en una carretera del territorio liberado de Jarkiv

### Ucrania recupera terreno perdido

El ejército de Zelenski ha reconquistado 6.000 kilómetros en Jarkiv y Donetsk Seis mil kilómetros cuadrados o alrededor del 1% del territorio ucraniano han sido liberados por la ofensiva simultánea del Ejército en las regiones de Jarkiv y Jersón. Mientras, el Kremlin ha perdido cerca de 4.000 soldados en tan solo una semana, con una cifra total de muertos en combate desde el inicio de la invasión que supera los 53.000, aunque desde Moscú se descarta una movilización general. P. 20-21

#### El impuesto a las energéticas y a la banca, en manos de PNV y Bildu

Reclaman que la gestión del tributo pase al País Vasco y Navarra P. 14

17 millones de europeos sufren covid persistente, sobre todo mujeres <u>P. 26-27</u>



La última escapada de Godard, icono del radicalismo formal P.35 a 38



Deportes

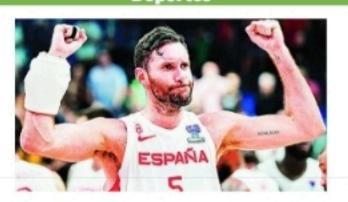

España vuelve a pelear por las medallas por undécimo Eurobasket seguido <u>P. 46-47</u>

Champions: Barça y Atlético caen en Alemania



2 OPINIÓN

Miércoles. 14 de septiembre de 2022 • LARAZÓN

Aquí estamos de paso

### La verdad de lo incierto



Juan Ramón Lucas

ivimos tiempos inciertos. En realidad, laincertidumbre es laúnica verdad a la que nos enfrentamos hoy. ¿Cuánto subirán los precios? ¿Cuándo? ¿Y los salarios? ¿Hasta dónde llegará mi hipoteca variable? ¿Cuál será la próxima pirueta del sanchismo? Hasta verdades intocables como la supremacía rusa en el campo de batalla de Ucrania empiezan a mostrar grietas cada vez más profundas. Tanto que, enunalarde de optimismo a caso excesivo, se podría hasta pensar que el giro en la guerra estaría iluminando el final del túnel energético. ¿Y si la crisis interna que la humillación de su ejército está provocando en el seno de las élites rusas cambia el curso de este inesperado episodio bélico?

Ya digo que todo esincierto, todo esvariable, todo puede pasar. ¿Por qué no esto? ¿Se nos olvidan los ecos de la general admiración y la sorpresa con que acogimos la contundente resistenciadelos ucranianos? ¿O la inesperada determinación, valiente, constante, todavía hoy incansable, del actor metido a presidente, aquel Zelensky del que nadie esperaba casi nada?

Llegan ecos, sonidos imprecisos, pero también indiscutibles, de contestación civil y militar a Putin y quienes decidieron, planificaron y están organizando la invasión. Se le está pidiendo al cada vez más cuestionado líder que se

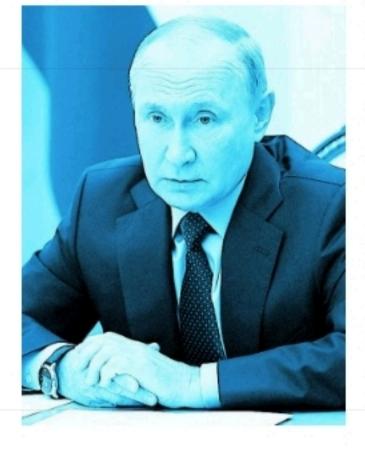

El mundo espera que esto acabe y el diálogo recoloque las cosas o al menos resitúe la crisis

siente a negociar de una vez sin esperar la humillación ucraniana, no sea que quienes resulten humillados sean los rusos. La ensoñación imperialista de Putin ha topado con la colaboración occidental forzada al máximo sin llegar al cara a cara en el campo de batalla, con el trabajo de los servicios de inteligencia unido al refuerzo de armas y munición mientras Rusia agota las suyas; inteligenciay munición. China no acudió en su ayuda, mercado manda, y los países emergentes a quienes vendió una guerra para ree quilibrar el mundo arrebatando la supremacía a Estados Unidos y Europa, se han quedado en meros clientes de la energía que de otra forma no puede sacar, con lo que su posición no es precisamente de fuerza conrespecto a ellos.

A ver, que esto no nos va a librar de un invierno «horribilis» como el año 93 de la difunta
Isabel II, pero el movimiento de tablero, la eficaciabélica inesperada e incuestionable frente
al más sangriento imperialismo contemporáneo, puede resituar también lacrisis energética.
Para mejor, si Moscú se aviene a negociar en
serio el final de la guerra antes de lo esperado.
O para peor, si la respuesta rusa es la del gato
sinsalida, aunque esto último sería suicida para
Putiny quizá Rusia y no creo que se prolongara
demasiado en el tiempo.

No dejarán de venir tiempos duros, eso parece inevitable, está aquí y es de ahora el corte del gas y la, de momento, firme determinación de Mos cú en mantener su posición de desafío con el corte energético.

Tiempos de incertidumbre pueden ser también tiempos de esperanzas. Estereino presente de lo imprevisible admite lectura sy expectativas positivas. Si nadie creyó en la guerra, y llegó, ¿por qué no van a equivocarse los que sostienen que ganará Rusia y Ucrania será humillada?

El mundo espera que esto acabe y el diálogo recoloque las cosas o al menos resitúe la crisis. ¿Y si llega antes de lo previsto y con otras condiciones?

La incertidumbre es hoy nuestra única verdad.

#### Las caras de la noticia





Carla Simón Cineasta

#### «Alcarrás» representará a España en los Oscar.

«Alcarrás», de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, representará a España en la competición por el Oscar a la mejor película internacional en la 95 edición de estos premios hollywoodienses. Es la segunda cinta de la directora.



Miguel Falomir Director del Museo del Prado

#### El Prado duplica sus visitantes este verano.

El Museo del Prado ha multiplicado sus cifras de visitantes este verano respecto al mismo periodo del año anterior. Durante junio, julio y agosto ha alcanzado la cifra de 637.140 visitantes, cuando el año pasado fueron 298.022 personas.

#### A pesar del...

### Madrid es un paraíso



Carlos Rodríguez Braun

ituló «El País»: «Madrid, paraíso de la educación privada». No era un elogio, claro que no, porque «solo un 40% de los alumnos de la capital» acuden al sistema público, y esto al periódico progresista le parece un infierno.

El artículo se inscribe en la entusiasta campaña de la izquierda contra el PP en Madrid, que se centra en la idea de que en educación los populares solo ayudan a los asquerosos ricos, mientras que la izquierda, como la Madre Teresa, se desvive por los pobres. Es un fabuloso camelo, que entre otras cosas ha distorsionado el fundamento de las becas, convertidas gracias al socialismo en un instrumento meramente redistributivo, sin ningunarelación con el esfuerzo y el mérito.

El problema es que las becas de Ayuso son «ultraliberales», porque pueden accedera ellas personas de clas emedia. Tronó «El País» en un solemne editorial: «las ayudas benefician, pues, solo a las élites y dinamitan la igualdad de oportunidades». El consejero, Enrique Ossorio, aclaró en «El Mundo»: «Damos 600.000 becas, especialmente a rentas más reducidas, yhemos querido que 12.000 las pudieran pedir esas personas de clase media».

La izquierda, y antiguos cargos de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid en la época de Garrido, están desolados, porque «eso es desviarse de la justicia social». Obviamente, la definen los progresistas.

Todo sugiere que lo que realmente les molesta en este caso, como en todos los demás, es que el pueblo pueda elegir. Escuché adoñ a Carmen Calvo denunciar que «Madrid es la comunidad que menos invierte en educación». Aquí hay algo extraño, porque la señora Calvo llama «invertir» al gasto público, no al gasto de la sociedad. En otras palabras, para ell ano hay inversión en educación si no es condinero extraído a la fuerzade los ciudadanos. Yson esos ciudadanos los ignorados por los progresistas, porque resulta que el supuesto infiemo e ducativo de Madrid se debe a la elección libre de las mujeres y los hombres. Sonpersonas, alparecer, sin criterio: han dejado de votarala bon dadosa izquierda; de hecho, han llegado a respaldar en las urnas masivamente a Díaz Ayuso y a expulsar al héroe progresista, Pablo Iglesias, de la política. Para colmo, también han elegido apoyar la enseñanza privada y concertada. Intolerable infierno, sin duda.



Pablo Echenique Portavoz de Unidas Podemos

#### Obsesión por «sovietizar» la vida económica y social.

Los de Unidas Podemos sueñan con intervenir la economía y la vida de la gente. Su obsesión ahora es topar todos los precios. Quieren «argentinizar» o «sovietizar» España. Lo último es hacerlo con las hipotecas.

LA RAZÓN • Miércoles. 14 de septiembre de 2022

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

## Europa no negocia la independencia judicial

a propuesta de que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) selleve a cabo por sus propios pares ni es un despropósito del Partido Popular ni puede ser tomada como la excusa de una oposición intratable e incapaz de reconocer la legitimidad de la mayoría gobernante, como reza la propaganda de La Moncloa, para no llegar al necesario acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces. En primer lugar, porque el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, expresó personalmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su disposición a negociar el desbloqueo del CGPJ, mediante el habitual intercambio de nombres, aunque, e so sí, con la condición previa de que el PSOEse comprometiera a abordar la citada reforma en la próxima legislatura. Se trata, exactamente, de la línea de acción que defiende la Unión Europea, en sintonía con las recomendaciones de la Comisión de Venecia, en un ámbito, el de la independencia efectiva de los jueces, que no está sujeto a negociación política alguna. El hecho de que no sea la primera vez que Bruselas recurre ala amenaza de suspender la transferencia de fondos a un socio comunitario si entiende que está en peligro la independencia del Poder Judicial, como ya ha sucedido con Polonia o Hungría, debenía poner en guardia a la opinión pública sobre el deterioro de la percepción exterior de nuestro

sistema de Justicia, por más que nuestros tribunales cumplan con creces los criterios más exigentes respecto a la autonomía de sus decisiones. Dicho esto, que responde a la realidad cotidiana del trabajo judicial, lo cierto es que la peripecia en tomo a la renovación de los vocales del CGPJ ha hecho saltar las alarmas en Europa y no, precisamente, de manera gratuita. Entre otras razones, porque no resulta fácil explicar el empeño del Gobierno social comunista en cambiar los procedimientos establecidos para asegurars e una mayoría «progresista» en el órgano judicial del que depende la composición de los principales tribunales, incluso, corrigiendo a la carrera sus propias disposiciones legales. Así, el espectáculo de lo sucedido con la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, mediante una normas obrevenidade dudosa legalidad, es responsabilidad exclusivade un Gobierno demasiado acostumbrado aimponer sus intere ses del corto plazo. Pero, al final, el sistema de elección del CGPJ se reformará en el sentido que pide Bruselas que, dicho sea de paso, responde mejor a la voluntad de los redactores de la Constitución que el procedimiento actual, fruto de la temprana intervención socialista. Se podrá argumentar que los populares han venido participando del juego sin recato, pero la aritmética parlamentaria nunca habíacontado con la influenciade un populismo antisistema, cuyo modelo judicial es incompatible con la división de poderes.



**Puntazos** 

#### Insolvencia ante la inflación

El Gobierno defiende su política ante esa apisonadora para el bienestar de los españoles en que se ha convertido la evolución de los precios. El argumentario oficial es que estaríamos mucho peor sin las medidas adoptadas como compensación que cifra en 30.000 millones, y que la responsabilidad es de Putin. Las excusas no alivian una deriva nociva de la inflación que siguió en agosto cuando alcanzó el 10,5%, incluso una décima más de la tasa que adelantó el INE, con el pésimo comportamiento de la subyacente hasta el 6,4%, su peor registro desde 1993. Se trata del tercer mes que el IPC supera los dos dígitos, y con niveles desconocidos en 30 años. La imposible cesta de la compra y la luz se ensañan con hogares y empresas. Mientras, el Gobierno «de la gente», que habla de que los precios se moderan, recauda 22.000 millones más gracias a la inflación y se niega a deflactar el IRPF o a aliviar fiscalmente a los españoles. ¿Insolvencia o mala fe?

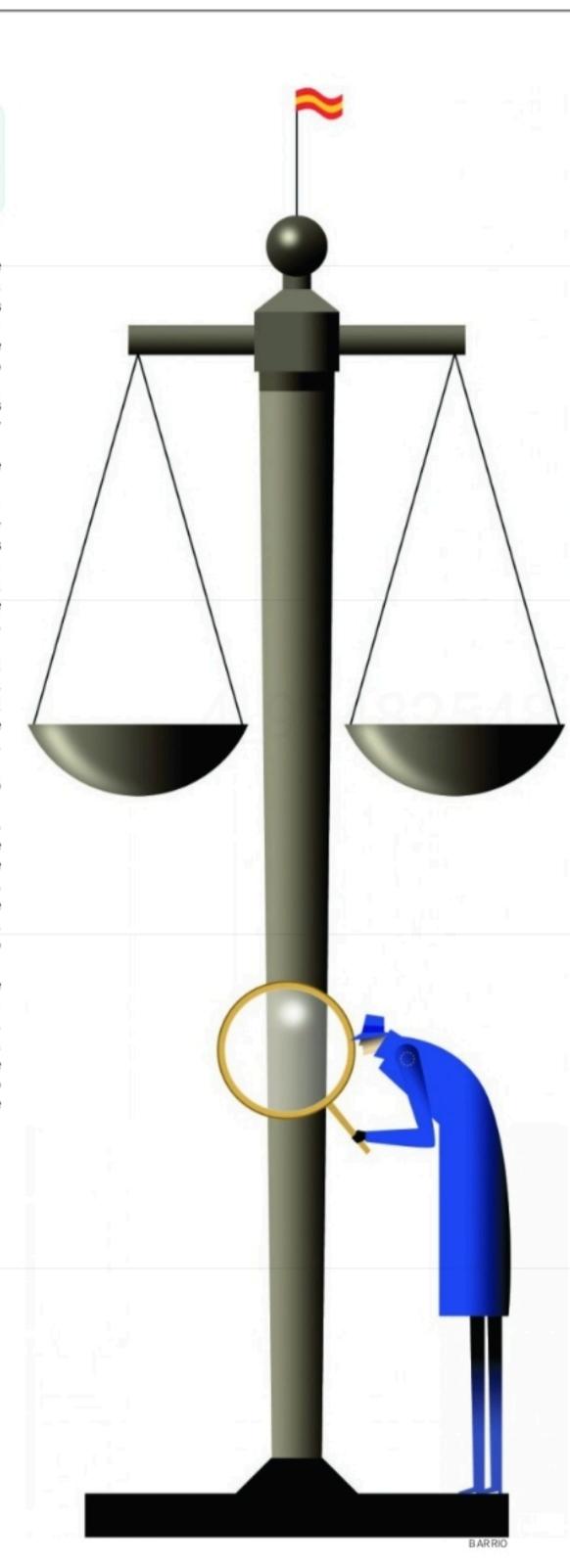

#### El submarino

#### Díaz, en su propia trampa

Diagnóstico claro: Yolanda Díaz se ha metido en su propia trampa. Pero, además, el sector socialista del Ejecutivo le ha dado un empujoncito para, según señalan algunos analistas, «bajarle los humos». Y es que el tema de los precios de la cesta de la compra no cayó bien desde el primer momento, con algunos compañeros del Consejo de Ministros quejándose de que la titular de Trabajo se inmiscuyera, por su cuentay riesgo, en terrenos que no eran suyos.

#### Fact-checking

## Ramzan Kadirov Presidente de Chechenia

#### La información

El líder checheno, Kadirov, hace añicos la política de información del Kremlin al denunciar la «desbandada» de las tropas rusas en el frente de Jarkov.

Kadirov, en varios mensajes publicados en su cuenta de Instagram, acusó de cobardía a las tropas rusas, que habrían abandonado sus puestos de combate a la carrera, dejando material y suministros, que han caído en manos ucranianas. Kadirov señaló asimismo al ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, como el responsable máximo de la situación.

#### La investigación

Los servicios de Información occidentales no solo han confirmado la veracidad de los mensajes hechos públicos por Kadirov, sino que han interceptado comunicaciones de los combatientes chechenos desplegados en la zona, advirtiendo del peligro de quedarse copados por la desbandada de las fuerzas regulares rusas. Los chechenos, que han llevado el peso de las ofensivas más duras a lo largo de la guerra, han sufrido muchas bajas.

#### El veredicto



#### VERDADERO, El

presidente checheno fue el primer aliado estrecho de Vladimir Putin en hacer pública la escasa calidad de las tropas rusas ante las fuerzas regulares ucranianas dotadas de material occidental.

#### Quisicosas

### Por qué lo hicimos



#### Cristina López Schlichting

hora sale en las series lo de don Juan Carlos y encima da dinero y hace famosos a los realizadores y directores. Me pregunto si es un servicio a la verdad.

Se cuenta la historia erótica de un hombre de 84 años, cuyos desmanes se financiaban con cargo a los fondos reservados, y todo el mundo se rasga las vestiduras. Mevan aperdonar queyo no me rasgue nada, a lo mejor porque no me sobra ropa. Yo he crecido, como el director de «Salvar al Rey», en el silencio deliberado sobre la vida sexual de Juan Carlos I. Y no me arrepiento.

Sabíamos que cogía una moto y salía de Zarzuela, esquivando a los servicios de seguridad, para meterse en alguna cama. Sabíamos que la Reina lo sabía y lo sufría, y la respetábamos doblemente por ello. Por las redacciones corrían fotos de Nadiuska, Bárbara Rey, Marta Gayá, de tantas y, sinceramente, nos escandalizaba muy poco. Crecimos profesionalmente con la convicción de que los devane os reales no interesaban. La razón de esta tolerancia era nuestro temor a perder lo que teníamos, un sistema político nuevo quevalorábamos más que el coti-

lleoyque sabí amos frágil. Veíamos cosas difíciles hacerse realidad y no queríamos debilitarlas, cosas como Carrillo y Fraga trabajando juntos, constitucion esyleyes donde cabían comunistas, católicos, derechas, izquierdas y medio pensionistas ylaCorona, enmedio, dejando espacio y ayudando. ¿Por qué nosiba a frenar que el monarca fuese adúltero?

Francamente, me niego a escandalizarme con 57 años de lo que no me horrorizó de joven. Los directores enormes con los que he trabajado en los diarios ayudaron al Rey para ayudarse a sí mismos, para sostener lo que estábamos creando todos. Ahoraque existe y es sólido no pienso solidarizarme con a losque quieren destruirlo, esos más puritanos que Torquemada, que de repente se han convertido en guardianes de la moral.

Somos hijos de hombres que vivieron la época del «destape» y el «alterne», las vedette s explosivas y bellí simas, la apertura obsesiva después de tiempos igualmente obsesivos, en los que era posible fabricar una fantasía sexual a partir de un tobillo tapado o el borde entrevisto de un escote. En los 70 y los 80 la gente bebíaginebraywhiskyen los despachos, mandaba a sus hijos a por las botellas de vino de casa y pedía a los amigos que trajesen películas prohibidas de Perpiñán. ¿Ahora vamos a revisar y censurar lascintas de Susana Estraday Ágata Lys? ¿O el Interviú?

Qué viejuno todo y cuánto me suena a lo del árbol caído y el perro flaco.

#### El trípode

## Defensa planetaria



Jorge Fernández Díaz

ablar de «defensa planetaria» puede evocar a películas de ciencia ficción, pero que la NASA -la agencia espacial estadounidense-dedique a estos proyectos un gran presupuesto, no tiene nada de ficción y sí mucho de realidad. Lo cierto es que a lo largo de la Historia nuestro planeta ha contabilizado cerca de 200 impactos en su superficie, con meteoritos de tamaños distintos y consecuencias variables dependiendo de la energía cinética desprendida por el impacto, que está en función de la masa del objeto celeste y de su velocidad. Ya comentamos que el último impacto registrado tuvo lugar sobre el cielo de Rusia el 15 defebrero de 2013, y su de sintegración al entrar en contacto con la atmósfera provocó una «lluvia» que causó más de mil heridos y daños en multitud de edificios, y eso merced a su «limitado» tamaño de 17x15 metros.

DART es el acrónimo de la nave espacial «Double Asteroid Redirection Test» (Prueba de Redirección de Doble Asteroide), que fue lanzada el pasado 24 de noviembre desde una base espacial en California y está previsto impacte el

próximo 26 de septiembre contra su objetivo «Dimorphos», una pequeña luna del asteroide Didymos debidamente seleccionado con la información que suministra la sonda Lucys. Ésta trabaja detectando asteroides para investigación, especialmente donde existen multitud de ellos, en el cinturón que hay entre Marte y el mayor planeta del sistema solar, Júpiter.

El riesgo de una colisión es tan real que en la NASA existe un de partamento dedicado específicamente a lo que se conocecomo «defensa planetaria», para las que estas misiones juegan un papel esencial. Directamente vinculada a esta defensa está la conocida como «Misión Io-Eros», siendo «Io» una de las cuatro lunas galilaicas de Júpiter, descubiertas por Galileo Galilei a mediados del siglo XVII; y «Eros» la denominación del asteroide N-433 del cinturón antes mencionado.

Lollamativo y preocupante del caso es que desde hace décadas está anunciado en diversas revelaciones privadas -entre otras, las de las españolas Garabandal y El Escorial – un suceso astronómico concordante con el provocado por el impacto de un fragmento de satélite Io con el asteroide Eros, colocando a éste en rumbo de colisión con la Tierra. La «lluvia» de meteoritos podría llegar a ocasionar una catástrofe de incalculables dimensiones, por lo que la NASA la estudia y la sigue con particular atención. Que a comienzos de los sesenta y ochenta pasados ya se hablara de ello como de un «Aviso» previo au neventual «Castigo» alahumanidad, no espara tomárselo a broma. Desde luego la NASA se lo toma muy en serio.

#### **LARAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa confines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

#### Presidente:

Mauricio Casals

#### Director:

Francisco Marhuenda

#### Director adjunto: Sergio Alonso

#### Subdirectores:

Pedro Narváez. Alfre do Semprún

#### Adjunta al director: Carmen Morodo

#### Delegaciones: Anda lucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

#### Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta

#### Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel

Martínez (Financiero).

TRIBUNA 5



## Orar por los que gobiernan



Antonio Cañizares Llovera

os que el domingo pasado participamos en la Santa Misa pudimos escuchar un texto de la carta de san Pablo a Timoteo de una gran actualidad hoy, tanto a escala nacional como a escala mundial. Pablo en su carta a Timoteo le exhorta a orar por los que gobiernan; la exhortación de Pablo cobra, en estos momentos precisos que estamos viviendo, una actualidad inusitada. Vivimos una situación crucial, nada fácil, en la que los que nos gobiernan o aspiran a gobernar necesitan de luz y sabiduría, para superar cuando menos oscuridades, perplejidades enormes para gobernar; están desconcertados, no encuentran soluciones claras, justas y acertadas y nos llevan al desconcierto a los gobernados por ellos, y, en algunas ocasiones, a la ruina; en esos momentos cruciales y decisivos para la humanidad de mañana en los que nos encontramos, hemos de orar por los que gobiernan o aspiran a gobernar; porque los que gobiernan en el mundo entero necesitan de manera especial en esta situación la oración de todos nosotros. Como san Pablo a Timoteo, me hago eco de su exhortación y recomiendo hacer oraciones, plegarias y súplicas por ellos, por los que nos gobieman en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, justa y de paz, que es inseparable

Es preciso orar por los que rigen los destinos de los pueblos o aspiran a regirlos: que,

en todas sus decisiones, les mueva el respeto a la dignidad de la persona, a los dere chos humanos inalienables y la implantación de la justicia, que es condición indispensable para una libertad auténtica y una paz verdadera y duradera, y la búsqueda por encima de todo del bien común. Estamos necesitados de que se cumpla en el momento actual hacer loqueDios quiere, esto es, implantando la justicia social, viviendo en atención y respeto a los pobres, llevando a cabo una distribución justa de la riqueza, sin absolutizar el dinero, y sin aprovecharse del mismo para los solos intereses propios. En el siglo que nos encontramos la Humanidad tiene la oportunidad de hacer grandes avances contra algunos de sus enemigos tradicionales: la pobreza, la enfermedad, la violencia. De nosotros depende que a un siglo de lágrimas, el siglo XX, le siga un siglo XXI que sea tiempo auroral para el hombre, «nueva primavera del espíritu humano».

Demasiados hermanos y hermanas sufren hambre, desnutrición y falta de acceso a la sanidad y a la educación, a la libertad en la verdad y el amor, o se hallan gravados por gobiernos injustos, conflictos armados, desplazamientos forzosos y nuevas formas de servidumbre humana. La sapremiantes cuestiones éticas suscitadas por la división existente entre quienes se benefician de la globalización de la economía mundial y aquellos que se ven excluidos de dichos beneficios exigen respuestas nuevas y creativas por parte de la comunidad internacional. La revolución de la libertad en el mundo debe verse completada por una «revolución de oportunidades» que haga posible que todos los miembrosdelafamiliahumanagocendeuna existencia digna y compartan los beneficios de un desarrollo auténticamente global.

Necesitamos convertimos a Dios en esta sociedad tan materialista. Tengan otras miras más hondas, no tan superficiale syruinosas, miras de humanidad y bien común, miradas de inteligencia, de razón, de sabiduría políticay desentido común, ylas cosas cambiarán.

Lasestructuraseconómicasypolíticasque acompañan a esta sociedad deben estarregidas por una visión cuyo centro sea la dignidad otorgada por Dios y los inalienables derechos desde la concepción hasta su muerte natural. Cuando algunas vidas, con inclusión de los no nacidos, se ven sujetas a lasopciones personales de otros, lasociedad acaba inevitablemente regida por intereses y conveniencias particulares, que niegan y destruyen el bien común. No puede mantenerse la libertad en un clima cultural que mide la dignidad humana en términos estrictamente utilitarios. Esto es lo que se nos pide a todos hoy: que no tengamos más que un solo Señor, Dios, que quiere que vivamos como servidores suyos con y en libertad, porque ahí es donde está la verdade ra realización del hombre que vivirá en el amor, realizando la justicia, volcándose en favor de los más pobres, acogiendo a todos y trabajando por la paz, no utilizando nada ni nadie en favor exclusivo del propio interés como «administradore sinfieles que barren para su propia casa».

Que Dios ayude a los gobernantes que les de fortaleza para hacerlas realidad en este mundo tan necesitado de superación de toda violencia y de implantación de justicia y paz.

Antonio Cañizares Llovera es cardenal y arzobispo de Valencia.

#### El buen salvaje Los comunistas



Pedro Narváez

n temblor agita mi cuerpo como si el frío me hubiera puesto a las puertas de Leningrado y estuviera en pantalones cortos, desordenada la mente, infame el vestuario al estilo de Madrid cuando crees que solo te ve tu perra y aparece el ex que decía Ayuso. ¡Han vuelto los comunistas rusos!, leo en un titular y se me apareceel Spielbergdelosochenta congelado en el dedo de un ET todavía liberal, antes de que Steven cometiera la tontería ideológica de repetir «West Side Story».

Los rojos son así. Se devoraron entre ellos en los noventa, y vuelven a matarse dialécticamente por una guerra. Sí, los comunistas rusos ansían lo mismo que los comunistas de aquí: hacerse notar. Son como Echenique pero con cara de matarte de verdad. No es recomendable transitar azoteas ni cenar sin que alguien que nos caiga mal pruebe la comida. Pensábamos que tal resurrección no sería posible, que la hoz y el martillovolaron en bicicleta pero nos puede el revival.

Creo que los comunistas vuelven a estar de moda (en el sentido de que se habla de ellos) porque realmente, a este lado del mundo, aparte de la cancelación y de las amistades «queer» de Pepa Pig poco se aporta a un imaginario nuevo en el que cualquier cosa sea posible. Los hombres blandengues se derriten como los relojes de Dalí antes de dar la hora o de abrirse la bragueta. ¡Los comunistas rusos! vienen a ser como la alegoría de un tiempo que es un entremés, un pasar el rato entre el holay el adiós.

Si es exótico que Yolanda Díaz sea comunista, caperucita roja, la de la cesta, imagínese esos barbudos abalanzarse desde uno de esos souvenirs que se venden por lascalles de Berlín en un baratillo. Hasta Zelenski viene a ser un entremés de sí mismo encarnando el valor y la furia. Me maravilla, así como Lola Flores, que la guerra de la queno quieren hablar en Rusia tome otra deriva y me tuerce la nostalgia al saber que los Pistols, esas nenazas, y todo el pop tenían razón: No hay futuro.

### Luto real en Reino Unido 🚔





El rey Carlos III y la reina consorte, Camilla, pasean entre las flores depositadas en homena je a su madre en el castillo de Hillsborough, la única residencia real en Belfast

Tentaciones independentistas El nuevo Isabel II descansa en Buckingham Hoy monarca visita Belfast para neutralizar las voces que piden una reunificación de la isla

se abre la capilla ardiente en Westminster en la que se esperan colas de hasta 35 horas

## Carlos III, rey de Irlanda del Norte

Celia Maza, LONDRES

arlos III realizó ayer una visita histórica a Irlanda del Norte como parte de la gira por las cuatro naciones que forman el Reino Unido, en un momento en el que la unidad

constitucional está más que cuestionada. Suponía su visita número 40 a la provincia británica, pero se tratabade la primera convertido en monarca. Y las imágenes pasarána la posteridad. Porque en un territorio en el que aún existen fuertes diferencias entre católicos y protestantes, republicanos y monárquicos, nacionalistas y unionistas no

todos los días se pueden ver a los representantes de todas las comunidades y creencias religiosas juntos para recibir al representante de la misma Corona que dividió la isla de Irlanda hace un siglo. El tren de Belfast a Dublín agregó ayer una parada especial en Lisbum para ayudar a las personas a rendir homenaje a Isabel II en el castillo de

Hillsborough, la única residencia realen la provincia británica. Fue allí donde Carlos III, de 73 años, recibió a los líderes políticos con los que se comprometió a seguir el «brillante ejemplo» de su progenitora. «Mi madre sintió profundamente, lo sé, la importancia del papel que ella misma desempeñó al unir a aquellos aquienes la historia había sepa-

rado, y al extender una mano para hacer posible la curación de heridas de larga data», matizó. Tras cuatro décadas de conflicto entre católicos y protestantes, la paz se selló con el Acuerdo de Viemes Santo de 1998. Carlos III señaló que su madre nunca dejó de orar para que llegaran «mejorestiempos» paralagente de Irlanda del Norte, «cuyo dolor había

## El «efecto transición» aúpa al monarca a lo más alto

C. Maza, LONDRES

Durante su larga etapa como herederoCarlossiempre estuvo ala sombra de su madre, Isabel II; su hijo, el príncipe Guillermo; e incluso del etemo recuerdo de su ex, Lady Di. Siempre existió el debate sobre qué ocurriría cuando Isabel II ya no estuviera. Es más, se llegó a especular con la posibilidad de que Carlos abdicara directamente en su hijo Guillermo, quien junto a Catalina, era visto por muchos como la verdadera figura de continuidad y futuro de la institución monárquica.

Sin embargo, unavez que Carlos III, de 73 años, ha accedido al trono, todas las dudas se han disipado. La popularidad del monarca ha aumentado de manera considerable debido al «efecto transición». El nuevo Jefe de Estado - que se está dando grande baño de masas cada vez que tiene ocasión estrechar la mano alos ciudadanos que se concentran estos días frente a las diferencias residencias reales- ha visto una abrumadora oleada de apoyo desde la muerte de su madre y la mayoría de los británicos elogian ahora su liderazgo y creen que será un buen rey. La primera encuesta realizada por YouGove, reveló ayer que casi nueve de cada diez personas consideran que el reinado de Carlos III es bueno para el país y el 87% considera que probablemente pasará a ser uno de los monarcas

Casi nueve de cada diez personas consideran que su reinado será bueno para el país y el 94% aprueba su discurso

más grandes del Reino Unido.

Según la encuesta, el 73% de los británicos cree que Carlos III ha respondido bien en latoma de sus responsabilidades y solo el 5% sugiere que ha manejado mal los acontecimientos de los últimos días. Un 94% dice que su primer discurso a la nación como rey el pasado viernes fue bueno, con solo el 3% mostrándose crítico. Según los expertos, se trató desuintervención más personal, ya que no solo se comprometió a seguir ellegadode su progenitora, sino que también se mostró como esposo, dedicando palabras de agradecimiento a Camilla, y como padre, revelandosu amortanto a Guillermo y Catalina, como a Enrique y Meghan, con quien ha mantenido una relación más que fría desde el Megxit de 2020. Durante la vida de Isabel II, su primogénito siempre fue uno de los miembros menos populares de la Familia Real. Sin embargo, ahora hay señales de que esto puede estar cambiando. Un 63% dice que será un buen rey, y solo el 15% cree que haráun mal trabajo. Se tratade unos

porcentajes muy diferentes a la encuesta que YouGov publicó en marzo, cuando el 39% predijo que sería un buen rey y el 31% pensó lo contrario. Elapoyo alamonarquía como institución prácticamente no ha cambiado con un 62% a favor y un 21% en contra. Una década antes, la misma empresa informó eso sí que el apoyo a la monarquía era 11 puntos más alto, un 73%.

Las reacciones hacia Carlos III son abrumadoramente positivas. Y el apovo no estan solo hacia el monarca, sino también hacia su esposa, convertida ahora en reina consorte. A pesar de años de incertidumbre sobre cómo respondería el público alafiguradelaqueensudíafueconsiderada la mujer más odiada del Reino Unido, los británicos son optimistas de que cumplirá bien el papel. Alrededordel 53% cree quele irá bien contra el 18% que piensa lo contrario.Sinembargo, hay diferencias sorprendentes por edad, con votantesmásjóvenesmuchomenos positivos sobre el nuevo monarca y la reina consorte. Solo el 24% de los quetienenentre 18y24años piensan que Camilla hará un buen trabajo, frente al 36%, en comparación con una división del 72 al 11 % entre los mayores de 65 años. Se observa un patrón similar, aunque menos pronunciado, en las actitudes hacia el nuevo soberano, con el 46 % de los más jóvenes diciendo que desempeñará un buen trabajo contra el 25% que dice que lo harámal.

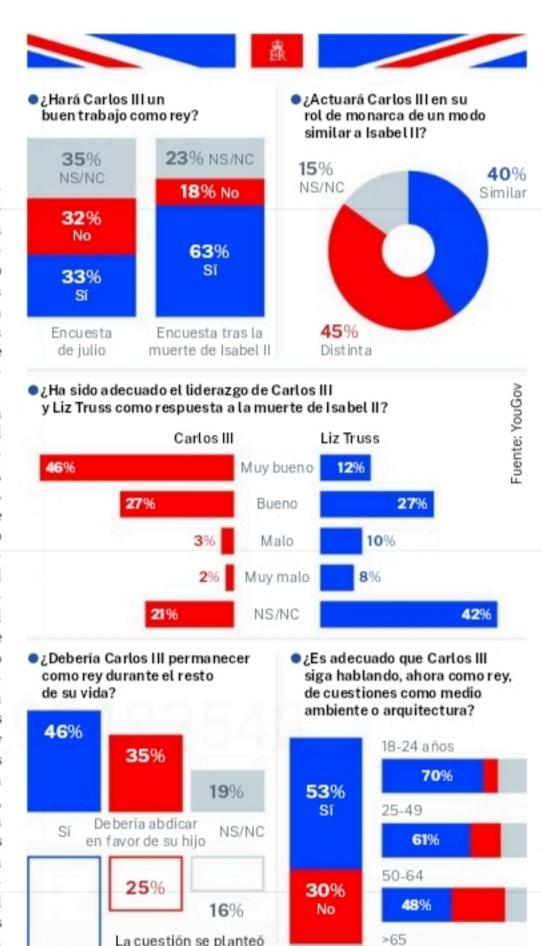

sentido nuestra familia», una refe- ñar ayer al monarca para expresarle Michelle O'Neill, del rencia ala muerte de Earl Mountbatten en 1979, tío abuelo de Carlos III y cercano confidente, que fue asesinado por el IRA con una bomba colocada en su barco de pesca en Mullaghmore.

AcompañadoporCamilla,lareina consorte, el monarca acudió luego a un servicio religio so en la catedral de Belfast, donde estuvieron más de 800 personas, incluidos políticos y líderes religiosos. En la proclamación oficial el pasado lunes de Carlos III enterritorio norirlandés, estuvieron presentes representantes políticos con la excepción de los nacionalistas del Sinn Féin, que recalcaron que no enviaban aningún diputado porque la ceremonia era «para quienes tienen sufidelidad política en la Corona británica». Sin embargo, los nacionalistas sí quisieron acompa-

sus condolencias por la muerte de su progenitora.

Michelle O'Neill, vicepresidenta de Sinn Fein, el que fuera brazo político del IRA, estrechó las manos del rey. La escena recordó a la protagonizada en junio de 2012, cuando IsabelII saludópor primera vez sonriendo a Martin McGuinness, dirigente del grupo terrorista reconvertido luego en vice primer ministro norirlandés. Al servicio religioso en la catedral-que terminó con el Dios Salve al Rey y una bendición celtatambién acudieron los máximos representantes políticos de la República de Irlanda. En 2011, Isabel II fue la primera monarca británica en casi un siglo en visitar la República de Irlanda. Se habla mucho estos días sobre el desafío soberanista escocés con la promesa de Nicola

Sinn Fein, estrechó las manos con el rey como su madre con McGuinness en 2012

La princesa real Ana acompañó los restos mortales de Isabel II hasta su llegada anoche a Londres

Sturgeon de sacar de nuevo las ur- Gobierno de coalición con el Sinn nas para el próximo año. Pero esen Belfastdondelastensionespolíticas son más preocupantes y donde existe la excepcionalidad por la que Downing Street no se puede negar a permitir que haya un referén dum sobre la reunificación de la isla de Irlandasi se danuna serie de requisitos. Entre ellos, el triunfo de los católicos en las elecciones autonómicas, lo que tuvo lugarya el pasado mes de mayo cuando el Sinn Fein se convirtió por primera vez desde la partición de la isla hace un siglo en la formación más votada. El Brexit ha dejado ya a Belfast más alineada políticayeconómicamente con Dublín que con Londres, debido a los nuevos controles aduaneros, que han creado una parálisis en Stormont, porque los unionistas del DUP se niegan ahora a formar el

La cuestión se planteó

59%

en mayo respecto al

reinado de Isabel II

Fein al que les obliga el Acuerdo de Paz de 1998 hastaque no se modifique el llamado Protocolo de Irlanda, pieza d'ave del pacto que se firmó con Bruselas.

17%

NS/NC

Tras su viaje a Belfast, Carlos III y Camilla regresaron a Londres para recibir el féretro de Isabel II. La soberana, que falleció el pasado jueves enBalmoral a los 96 años, abando nó ayer por última vez Escocia, ellugar donde siempre se ha dicho fue más feliz. La princesa Ana, la única hija de la soberana, fuequien acompañó los restos mortales de la monarca hasta el Palacio de Buckingham. Este miércoles serán trasladados hasta Westminster donde se instalará una capilla ardiente donde se esperan colas de hasta 35 horas para poder rendir un tributo a la reina antes de su funeral de Estado.

8 PRIMERA PLANA Miércoles. 14 de septiembre de 2022 • LARAZON

### Luto real en Reino Unido 🚔





El féretro de Isabel II ayer durante su traslado de Edimburgo a Londres

## La reaparición de Don Juan Carlos incomoda a Moncloa

El Gobierno desliza que tampoco gusta en Zarzuela la asistencia del rey emérito a las exequias de Isabel II

#### A. Martínez / S. Campo. MADRID

La reaparición de Don Juan Carlos para asistir en Londres al fun eral de Isabel II vuelve a abrir un capítulo de difícil digestión para el Gobierno. Su regreso a España, el pasado

mes de mayo, para participar en la s regatas de Sanxenxo supuso un «test de estrés», que no se superó, para avanzar en la normalización de la presencia del padre de Felipe VIen nuestro país. El Ejecutivo evita asumir en primera persona el peso de las decisiones que atañen al Rey Juan Carlos, cuya responsabilidad se afanan en trasladar a Zarzuela, donde -deslizan- tampocogustan sus movimientos. Entonces, se definió como un «espectáculo» la visita a Galicia, en la que, el que fuera monarca ignoró la rendición de cuentas que le pedían desde Moncloa. «¿Explicaciones de qué?», llegó a decir.

La confirmación ahora de que acudirá el próximo lunes a las exequias por la reina de Inglaterra ha reabierto el debate sobre la situación de Don Juan Carlos v en el Gobiemo no pueden ocultar la incomodidad que les produce. Si la semana pasada el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba que serían Moncloa y Zarzuela quienes decidirían la representación de España en el funeral, ahora que ya se ha oficializado su presencia se evita cualquier pronunciamiento. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se escudó ayer en que se trata de «una invitación privada».

«El Gobierno no hace ninguna consideración acerca de lo que ha sido la tramitación de una invitación privada», destacó, en referencia a las cursadas por el Reino Unido a jefes y ex jefes de Estado para asistir a este funeral. «Nuestro país va a estar representado por el Rey Felipe, como jefe del Estado, en este importante acto», señaló Rodríguez, que no quiso responder si Don Juan Carlos no representa ya a España.

Tampoco quiso aclarar la portavoz del Gobierno quién asumirá los gastos del desplazamiento a Londres, dado que el que fueramonarcasigue instalado en Abu Dabi, o si se integrará en la delegación oficial española. Rodríguez utilizó la misma expresión para despachar todas las preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre este tema: «La delegación de nuestro país la encabeza el Rey Felipe como jefe del Estado. El Rey emérito ha tenido una invitación personal, y portanto, nada tiene que decir el Gobierno de España». Fuentes gubernamentales apuntan que, en caso de que algún miembro del Ejecutivo acudiera al funeral, lo habitual sería que Felipe VI estuviera acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores. No está prevista la asistencia de Pedro Sánchez que participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Mientras que el Gobierno pasa de puntillas sobre la reaparición del padre del actual jefe de Estado en los funerales por Isabel II, desde el Partido Popular y Ciudadanos aplaudensu presenciayla circunscriben alámbito personaly privado de Don Juan Carlos I. En este sentido, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, calificó ayerde «oportuno, adecuado y lógico» que acuda a los actos de recuerdo v tributo de la monarca inglesa. En la mismalínea, desde Ciudadanos, su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, insistió en su carácter «privado y familiar».

A día de hoy, la principal incógnita es si seproducirá o no una foto del actual jefe del Estado con su padre. Fuentes de Zarzuela dejaron ayer claro que la Casa Real española se «adaptará lógicamente a los criterios protocolarios, a las decisiones organizativas yalas instrucciones logísticas» que adopten las autoridades británicas en su condición de responsables del desarrollo de los actos. No en vano, es probable que tanto Don Juan Carlos I como Doña Sofía ocupen el lugarreservado afamiliares, mientras que el Rey Felipe VI y la Reina Letizia se ubiquen en el espacio reservado a los jefes de Estado.

#### Análisis

#### La reina y la diplomacia

#### Judith Rowbotham

#### ¿Qué espera del reinado de Carlos III?

Habrácambios. Elrey Carlos III quiere establecer una conciencia pública de una Familia Real más pequeña, pero efectiva. Al final del reinado de la difunta reina Isabel II, el balcón del Palacio de Buckingham podía parecer muy concurrido por los miembros de la Familia Real que Isabel II consideraba con afecto y quería tenercon ella en esos momentos. Sin embargo, en el último año de su vida, cuando hizo hincapié en la continuidad de la monarquía, mostrando solo a suheredero inmediato, su nieto el príncipe Guillermo y su bisnieto el príncipe Jorge, señaló su apoyo al deseo de cambio de su hijo. Pero ese cambio pretende garantizar la continuidad de la monarquía como institución, porque puede adaptarse y lo hará. La continuidad, si tiene éxito, no consiste en elestancamiento, sinoque siempre implica la adaptación y el cambio.

#### ¿Lareina Isabel supoadaptar lamonarquía británica acada momento histórico?

Ella, desde el principio de su reinado, adaptó la monarquía: desde pequeñas cosas, como la eliminación de las pelucas empolvadas que tenían que llevar los lacayos reales, hasta grandes innovaciones, como permitir la filmación de la ceremonia del acoronación, y no solo la procesión de ida yvuelta a la Abadía de Westminster. A lo largo de los años, como príncipe de Gales, Carlos III aprendió mucho sobre la continuidad de la pompa familiar en los actos ceremoniales, y de los pequeños rituales (incluidas las reverencias) con cambios en una mayor visibilidad de la imagen pública de la monarquía. De formamuy visible, y siguiendo la tradición de su bisabuelo Eduardo VII, lareina se convirtió en la principal diplomática de Reino Unido.

Judith Rowbotham es prof. de derecho constitucional en la Universidad de Plymouth

De la deshonra del príncipe Andrés a la consejera Beatriz de York

La primogénita del hermano mediano del rey Carlos III podrá ejercer como «consejera de estado» a pesar de que su padre haya sido apartado de la familia real por el caso Epstein

#### Elena Barrios. MADRID

El fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre ha reavivado la ira de los británicos contra el príncipe Andrés, implicado en el Caso Epstein por presuntos abusos sexuales a una menor. Pruebade ellofue el tenso momento vivido durante el traslado de los restos mortales de la monarca del palacio de Holyroodhouse a la catedral de St. Giles, cuando uno de los asistentes gritó frases como: «Eres un viejo muy enfermo», haciendo alusión al citado caso de pedofilia. Latensión llegó hastatal punto que la seguridad se vio obligada a intervenir arrojando al suelo a esa persona. Por suerte, su primogénita Beatriz de York no goza de la misma popularidad, y aun que ocupe el noveno pu esto en la línea de sucesión al trono y no sea miembro activo de la familia real británica, tras la muerte de la soberana podrá ejercer como «consejera de Estado» y representar al monarca en funciones oficiales cuando sea necesario.

Con el rey Carlos III ahora en el trono, sus Consejeros pasan a ser sue sposa, la reina consorte Camila Parker Bowles, además de los

próximos cuatro miembros de su familia en la línea de sucesión mayores de 21 años, es decir, el príncipe de Gales, elduque de Sussex, elduque de York y su hija, la princesa Beatriz (que por primeravez se incorpora al grupo). Quedan descartados, pues, los hijos de los duques de Cornualles y Cambridge (George, Charlotte y Louis)y alos de Harryy Meghan (Archie y Lilibet) y no entra la princes a Anani sus descendientes porque hasta 2013 tenían preferencia los hombres.

De manera oficial, la hermana de la princesa Eugenia de Yorksigue sin pertenecer algrupo compuesto por los miembros en activo de la casa real británica, pero, taly como informan desde el diario «The Times», eso nova a ser óbice para que pueda desempeñarfunciones oficiales en nombre del rey. Además, Beatriz de York trabaja como vicepresidenta de estrategia y alianzas en la empresa de software Afiniti, es la madre del bisnieto más joven de la difunta reina, Sienna, y está casada con el empresario británico, Edoardo Mapelli Mozzi, desde julio de 2020.

En varias ocasiones en los últimos años, algunas voces han instado a quetanto el príncipe Andrés como el príncipe Harry fueran destituidos como Consejeros de Estado, el primero por su vinculación con el difunto Jeffrey Epstein; y el segundo, por su salida de la familia real tras su decisión de abandonar Reino Unido para instalarse en California junto a su esposa, la ex actriz Meghan Markle, y sus dos hijos, los pequeños Archie y Lilibet Diana.

#### Recepción de credenciales

Como se explica en el sitio web ro-

yal.uk, que aún no se ha actualizado para reflejar la adhesión de Su Majestad el Rey Carlos III: «Por ley, son Consejeros de Estado el cónyuge del Soberanoylas cuatro personas siguientes en la línea de sucesión que sean mayores de 21 años. Los deberes de un Consejero de Estado interino pueden incluir compromisos diarios como reuniones del Consejo Privado, firma de documentos y recepción de credenciales de nuevos embajadores. Es decir, pueden actuar cuando Su Majestad lo necesite de forma temporal, ya sea por enfermedad o por ausencia en el extranjero». Lo que nose le delegarán a la nieta de Isabel II serán los asuntos que tengan que ver conlaCommonwealth, ni mucho menos nom-

brar a primeros

ministros o di-

solver el Parlamento. Aunque

no es frecuente

que se convo-

que a los

Conseje-

ros de

Estado,

tanto el e n t o n c e s príncipe de Gales como el duque de Cambridge fueron invitados areemplazar a Isabel II aprincipios de este año en la apertura estatal del Parlamento británico –era la primera vez que ocurría en todo su reinado–, debido a los problemas de salud queya aquejaban a la nonagenaria monarca. Y es que siempre hay excepciones para toda norma.

El príncipe Andrés junto a su hija Beatriz de York, que ocupa el noveno lugar en la línea de sucesión

#### La despedida de la princesa real Ana

whe tenido la suerte de compartir las últimas 24 horas de la vida de mi querida madre. Ha sido un honor y un privilegio acompañarla en sus últimos viajes. Ser testigo del amor y el respeto mostrado por tantos en estos viajes ha sido a la vez humilde y motivador», asegura la hija

de la fallecida Isabel II en un comunicado, en el que agradece las muestras de cariño recibidas, así como «el apoyo y la comprensión ofrecidos a mi querido hermano Carlos al aceptar las responsabilidades añadidas de El Monarca». «A mi madre, la Reina, gracias», concluye. ▶En juego 70.000 millones Eleva la presión para que haya desbloqueo antes de la visita del comisario de Justicia

## Bruselas baraja condicionar su ayuda a la reforma de la elección de los jueces

Carmen Morodo, MADRID

a visita del próximo día 30 a Madrid del comisario de Justicia europeo, Difiere Reynders, marca otro punto de inflexión en el bloqueo que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobiemo de los jueces, y también al Tribunal Constitucional (TC). Vencido el plazo para que el Consejo llegara a un acuerdo para nombrar a los dos vocales del Constitucional que le competen, el anuncio de esta visita lleva

a que los magistrados conservadores se inclinen por esperar a ver qué ocurre con este desplazamiento antes de profundizar en unas negociaciones sobre las que hasta ahora no ha habido posibilidad de acuerdo.

Lapresión crece también sobre el Gobiemo, que ha visto frustrarse su objetivo de hacerse con la mayoría del Constitucional sin mediar el pacto con el PP y por la víadeque el CGP J nombrara a sus dos candidatos, y el Ejecutivo hiciera lo mismo con los que son de su competencia. Todo ello después de revisar la reforma que acababa de introducir con sus



Carlos Lesmes, al fondo, en el Tribunal Supremo junto a otros magistrados

socios parlamentarios, paravetar los nombramientos del CGPJ en tanto esté en funciones, y devolverle ese poder solo para resolver el Tribunal Constitucional.

Detrás de la visita de Reynders hay otros movimientos entre bambalinas que aumentan más la presión sobre Moncloa. La vicepresidentadel Gobierno, Nadia Calviño, tiene abierta justo en estos momentos la negociación sobre la condicionalidad, los llamados hitos, a la que deben ajustarse los 70.000 millones en créditos en fondos europeos, que sí hay que devolver, y que el Ejecutivo quiere desbloque arva. De los

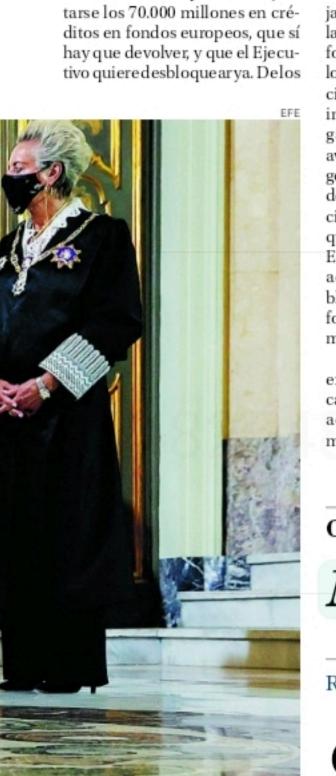

140.000 millones en fondos europeos para la reconstrucción concedidos a España, 70.000 son en subvenciones, que no se tienen que devolver, y otros 70.000 en créditos.

Bruselas lleva tiempo mostrando su preocupación por la situación de la Justicia española, en público y en privado. Y con la crisis en el sistema judicial español ya fuera de control, fuentes comunitarias confirmaron ayer a este diario que en Bruselas barajan condicionar el desembolso de la partida de créditos a que se reforme el modelo de elección de los jueces. El Gobierno de coalición se ha negado hasta ahora a introducir cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en ese principio que exige la UE de una mayor independencia política del sistema judicial. Por la vía, por ejemplo, de que los jueces elijan a los jueces. El PSOE no está de acuerdo, pero, además, le ocasionaría un problema con sus socios. Es una reforma que tendría que sacar mano a mano con el PP.

El PP de Casado utilizó esta exigencia europea como justificación de su último bloqueo al acuerdo, después de haber argumentado otras razones como su oposición a que Podemos participara en la negociación. Después, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, Génova presentó una propuesta de pacto que dejaba a un lado la reforma legal, pero que planteaba unas condiciones mínimas para garantizar la independencia delos nombres propuestos. Moncloa tampoco aceptó esta propuesta.

Pero sobre Moncloa se echa ahora encima la presión de Bruselas y el precedente de Polonia. El desembolso de los fondos europeos se condicionó en el caso polaco a la reforma judicial que ahora se reclama a España. En el caso de Hungría le costó la retirada de las ayudas.

Desde Bruselas llevan tiempo reclamando a España el desbloqueo del Poder Judicial. También que la elección de sus miembros se haga por los jueces para que cumpla con los estándares europeos. La semana pasada, después de que se confirmara la falta de acuerdo en el Poder Judicial para renovar el Constitucional, el PP elevó el desbloqueo a Bruselas y envió una carta con su propuesta al comisario de Justicia. El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, pidió al ministro de la Presiden-

#### Claves

▶ El bloqueo que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, y al Tribunal Constitucional (TC), persiste sin acuerdo hasta ahora.

▶El Gobierno tiene abierta la negociación sobre la condicionalidad a la que deben ajustarse los 70.000 millones en créditos en fondos europeos, que sí hay que devolver, y que el Ejecutivo quiere desbloquear ya.

▶ Bruselas lleva tiempo mostrando su preocupación por la situación de la Justicia española, por lo que baraja condicionar el desembolso de la partida de créditos a que se reforme el modelo de elección de los jueces. Sobre Moncloa se echa ahora encima esta presión.

cia, Félix Bolaños, una nueva negociación, y éste acusó al PP de aparentar de cara a la galería.

En defensa del pacto entre PSOE y PP para desbloquear los nombramientosse ha pronunciado en reiteradas ocasiones el comisario de Justicia. Reynders también ha insistido en que el sistema de elección corra a cargo de los jueces. Es decir, como pide ahora el PP.

Los populares circunscriben hoy su oferta a que haya un pacto total, que afecte al CGPJ y al TC. Sus condiciones son las mismas que ya presentó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en julio. El Gobierno mantiene que sigue esperando a que el CGPJ nombre asus magistrados para el Constitucional en unos días.

En vísperas de la visita del comisario europeo a finales de mes, Bruselas insiste en la gravedad y urgencia del bloqueo, y critican también el juego político que se ha apropiado de las instituciones judiciales. La Comisión Europea pide que primero se renueve el Poder Judicial y después se proceda a la renovación del método de elección de los vocales para que cumpla con los criterios europeos recogidos en la Comisión de Venecia.

#### Opinión

## No es bloqueo: es defensa

#### Rebeca Argudo

e cumplía ayer el plazo marcado por ley para renovar el Tribunal Constitucional sin que el Consejo General del Poder Judicial nombrase a los dos magistrados que le corresponde. La respuesta del Gobierno ante esta irregularidad ha sido la de «dar unos días» y confiar en que el nombramiento llegue. Insistía la ministra de Justicia, Pilar Llop, en «recordar» que la renovación del CGPJ sigue bloqueada «exclusivamente por culpa» del PP. A Llop, que a veces va en bus y a veces va en metro, no se sonrojen, y escucha a la gente preocupada hablando de este tema, se le olvida explicar dónde está realmente el desencuentro para que el CGPJ se encuentre en funciones des de hace exactamente 3 años, 9 meses y 10 días, en lo que supone una anomalía constitucional sin precedentes. No se trata, aunque quede muy bien decirlo como consigna, de un capricho del PP ni de un intento de mantener bajosu control al Poder Judicial. Es más bien todo lo contrario: la Comisión Europealleva ya demasiado tiempo exigiendo a España

que despolitice la Justicia, que se llegue a un acuerdo para reformar el CGPJ y que al menos la mitad de sus 20 vocales sean elegidos por los jueces. Es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se adapte a los estándares europeos de elección de lo svocales y que se someta a las exigencias del Tratado de la Unión Europea en lo referente a la independencia judicial. Y lo que pide el PP es, precisamente, que esas reformas se acometan antes de la renovación del CGPJ y no después, para garantizar esa independencia judicial real. Desde el Gobierno de coalición saben bien que eso no les beneficia, más bien al contrario, pues la propia Comisión Europea se ha pronunciado de manera expresa contra la propuesta planteada por PSOE y Podemos para cambiar el sistema de mayorías para elegir vocales, exactamente igual que lo han hecho también el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, llegándose a plante ar en el seno de la UE que el reparto de los fondos europeos se vea condicionado a una realy efectiva independencia de la Justicia y una despolitización de su órgano de gobierno. El TEDH, en sentencia de 20 de abril de 2021, especificaba que los Estados miembros de la UE no deben modificar, de ninguna de las maneras, la normativa que afecta a la administración de justicia para reducir la independencia judicial. Por eso desde el Gobierno lo que quieren es lo contrario, que primero se renueve el CGPJ con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y que las reformas exigidas por la Unión Europea (yque esta viene reclamando a nuestro país) sean acometidas después. Pero claro, explicar esto a la ministra se le hace bola, porque supone admitir que todo aquello de lo que acusan a la oposición es justo lo que persiguen ellos. ¿Pero qué se puede esperar de un Gobierno que ya ha dado muestras constantes de desprecio al Estado de Derecho? ¿Qué compromiso con la independencia judicial, con un mínimo de respeto por esta? Si estamos hablando de quienes cerraron el Parlamento durante el Estado de Alarma, de los que to maron medidas de suspensión de derechos que han sido declaradas como inconstitucionales. Los que retiraron la acusación de la abogacía del Estado por rebelión y sedición a los golpistas, los que han regalado indultos en contra del criterio sostenido por el propio Tribunal Supremo. ¡Si nombraron fiscal general del Estado a su exministra de Justicia, pareja de un magistrado condenado por prevaricación, y fue sustituida más tarde por su número dos y hombre de confianza!

No, el PP no está bloque ando la renovación del Consejo General del Poder Judicial: está defendiendo la independencia judicial y, con ello, nuestra democracia. socios parlamentarios, paravetar los nombramientos del CGPJ en tanto esté en funciones, y devolverle ese poder solo para resolver el Tribunal Constitucional.

Detrás de la visita de Reynders hay otros movimientos entre bambalinas que aumentan más la presión sobre Moncloa. La vicepresidentadel Gobierno, Nadia Calviño, tiene abierta justo en estos momentos la negociación sobre la condicionalidad, los llamados hitos, a la que deben ajustarse los 70.000 millones en créditos en fondos europeos, que sí hay que devolver, y que el Ejecutivo quiere desbloque arya. Delos

va fuera de control, fuentes comunitarias confirmaron ayer a este diario que en Bruselas barajan condicionar el desembolso de la partida de créditos a que se reforme el modelo de elección de los jueces. El Gobierno de coalición se ha negado hasta ahora a introducir cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en ese principio que exige la UE de una mayor independencia política del sistema judicial. Por la vía, por ejemplo, de que los jueces elijan a los jueces. El PSOE no está de acuerdo, pero, además, le ocasionaría un problema con sus socios. Es una reforma que tendría que sacar mano a mano con el PP. El PP de Casado utilizó esta

140.000 millones en fondos euro-

peos para la reconstrucción con-

cedidos a España, 70.000 son en

subvenciones, que no se tienen

que devolver, y otros 70.000 en

Bruselas lleva tiempo mostran-

do su preocupación por la situa-

ción de la Justicia española, en

público y en privado. Y con la cri-

sis en el sistema judicial español

El PP de Casado utilizó esta exigencia europea como justificación de su último bloqueo al acuerdo, después de haber argumentado otras razones como su oposición a que Podemos participara en la negociación. Después, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, Génova presentó una propuesta de pacto que dejaba a un lado la reforma legal, pero que planteaba unas condiciones mínimas para garantizar la independencia delos nombres propuestos. Moncloa tampo co aceptó esta propuesta.

Pero sobre Moncloa se echa ahora encima la presión de Bruselas y el precedente de Polonia. El desembolso de los fondos europeos se condicionó en el caso polaco a la reforma judicial que ahora se reclama a España. En el caso de Hungría le costó la retirada de las ayudas.

Desde Bruselas llevan tiempo reclamando a España el desbloqueo del Poder Judicial. También que la elección de sus miembros se haga por los jueces para que cumpla con los estándares europeos. La semana pasada, después de que se confirmara la falta de acuerdo en el Poder Judicial para renovar el Constitucional, el PP elevó el desbloqueo a Bruselas y envió una carta con su propuesta al comisario de Justicia. El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, pidió al ministro de la Presiden-

#### Claves

- ▶ El bloqueo que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, y al Tribunal Constitucional (TC), persiste sin acuerdo hasta ahora.
- ▶El Gobierno tiene abierta la negociación sobre la condicionalidad a la que deben ajustarse los 70.000 millones en créditos en fondos europeos, que sí hay que devolver, y que el Ejecutivo quiere desbloquear ya.
- ▶ Bruselas lleva tiempo mostrando su preocupación por la situación de la Justicia española, por lo que baraja condicionar el desembolso de la partida de créditos a que se reforme el modelo de elección de los jueces. Sobre Moncloa se echa ahora encima esta presión.

cia, Félix Bolaños, una nueva negociación, y éste acusó al PP de aparentar de cara a la galería.

En defensa del pacto entre PSOE y PP para desbloquear los nombramientosse ha pronunciado en reiteradas ocasiones el comisario de Justicia. Reynders también ha insistido en que el sistema de elección corra a cargo de los jueces. Es decir, como pide ahora el PP.

Los populares circunscriben hoy su oferta a que haya un pacto total, que afecte al CGPJ y al TC. Sus condiciones son las mismas que ya presentó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en julio. El Gobierno mantiene que sigue esperando a que el CGPJ nombre asus magistrados para el Constitucional en unos días.

En vísperas de la visita del comisario europeo a finales de mes, Bruselas insiste en la gravedad y urgencia del bloqueo, y critican también el juego político que se ha apropiado de las instituciones judiciales. La Comisión Europea pide que primero se renueve el Poder Judicial y después se proceda a la renovación del método de elección de los vocales para que cumpla con los criterios europeos recogidos en la Comisión de Venecia.



## No es bloqueo: es defensa

#### Rebeca Argudo

e cumplía ayer el plazo marcado por ley para renovar el Tribunal Constitucional sin que el Consejo General del Poder Judicial nombrase a los dos magistrados que le corresponde. La respuesta del Gobierno ante esta irregularidad ha sido la de «dar unos días» y confiar en que el nombramiento llegue. Insistía la ministra de Justicia, Pilar Llop, en «recordar» que la renovación del CGPJ sigue bloqueada «exclusivamente por culpa» del PP. A Llop, que a veces va en bus y a veces va en metro, no se sonrojen, y escucha a la gente preocupada hablando de este tema, se le olvida explicar dónde está realmente el desencuentro para que el CGPJ se encuentre en funciones des de hace exactamente 3 años, 9 meses y 10 días, en lo que supone una anomalía constitucional sin precedentes. No se trata, aunque quede muy bien decirlo como consigna, de un capricho del PP ni de un intento de mantener bajosu control al Poder Judicial. Es más bien todo lo contrario: la Comisión Europea lleva ya demasiado tiempo exigiendo a España

que despolitice la Justicia, que se llegue a un acuerdo para reformar el CGPJ y que al menos la mitad de sus 20 vocales sean elegidos por los jueces. Es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se adapte a los estándares europeos de elección de lo svocales y que se someta a las exigencias del Tratado de la Unión Europea en lo referente a la independencia judicial. Y lo que pide el PP es, precisamente, que esas reformas se acometan antes de la renovación del CGPJ y no después, para garantizar esa independencia judicial real. Desde el Gobierno de coalición saben bien que eso no les beneficia, más bien al contrario, pues la propia Comisión Europea se ha pronunciado de manera expresa contra la propuesta planteada por PSOE y Podemos para cambiar el sistema de mayorías para elegir vocales, exactamente igual que lo han hecho también el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, llegándose a plantear en el seno de la UE que el reparto de los fondos europeos se vea condicionado a una realy efectiva independencia de la Justicia y una despolitización de su órgano de gobierno. El TEDH, en sentencia de 20 de abril de 2021, especificaba que los Estados miembros de la UE no deben modificar, de ninguna de las maneras, la normativa que afecta a la administración de justicia para reducir la independencia judicial. Por eso desde el Gobierno lo que quieren es lo contrario, que primero se renueve el CGPJ con la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y que las reformas exigidas por la Unión Europea (y que esta viene reclamando a nuestro país) sean acometidas después. Pero claro, explicar esto a la ministra se le hace bola, porque supone admitir que todo aquello de lo que acusan a la oposición es justo lo que persiguen ellos. ¿Pero qué se puede esperar de un Gobierno que ya ha dado muestras constantes de desprecio al Estado de Derecho? ¿Qué compromiso con la independencia judicial, con un mínimo de respeto por esta? Si estamos hablando de quienes cerraron el Parlamento durante el Estado de Alarma, de los que tomaron medidas de suspensión de derechos que han sido declaradas como inconstitucionales. Los que retiraron la acusación de la abogacía del Estado por rebelión y sedición a los golpistas, los que han regalado indultos en contra del criterio sostenido por el propio Tribunal Supremo. ¡Si nombraron fiscal general del Estado a su exministra de Justicia, pareja de un magistrado condenado por prevaricación, y fue sustituida más tarde por su número dos y hombre de confianza!

No, el PP no está bloque ando la renovación del Consejo General del Poder Judicial: está defendiendo la independencia judicial y, con ello, nuestra democracia.



# La renovación del TC se estrena sin candidato conservador

El bloque mayoritario del CGPJ no pondrá sobre la mesa ningún nombre en la primera reunión

#### Ricardo Coarasa, MADRID

Tres días después de que haya concluido el plazo legal fijado por el Gobierno para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional(TC)-que unidos a los dos que elegirá el Ejecutivo supondrá una nueva mayoría progresista en la institución-, los cinco vocales encargados de la negociación se reunirán el próximo viernes por primera vez. Lo harán de forma telemática, pero no se espera que de esa primera cita salgan ya los dos nombres de los candidatos.

Pese aque desde el Gobierno de Pedro Sánchez se insista enque en los próximos días se puede cerrar el acuerdo, fuentes del sector mayoritario no se muestran tan optimistas. De hecho, según esas mismas fuentes los vocales conservadores designados como interlocutores -José Antonio Ballestero y Carmen Llombart - acudirán a lacita sin un candidato que proponer a sus homónimos progresistas: el ex diputado socialista Álvaro Cuesta y sus compañeros Roser Bach y Rafael Mozo.

Pero por encima de los nombres, el principal escollo que se puede interponer en la negociación es la pretensión de la mayoría del bloque conservador de que el acuerdo en la renovación se encuadre en un «pactoglobal» que incluya, de forma prioritaria, la renovación del CGPJ (en funciones desde hace casi cuatro años) supeditada al posterior cambio del sistema de elección de los ochovocales de procedencia judicial. Para que, como apremia Europa, sean elegidos por los propios jueces y no por los partidos en el Congreso.

«Solo nombrando a los dos candidatos para el TC no se arreglan las cosas», aseguran fuentes del sector conservador del Consejo, que apuestan más por «un pacto general que solucione los problemas del poder judicial».

Y aventuran que en la reunión por video conferencia no pondrán sobre la mesa a ningún candidato. «No tenemos ningún nombre ni estamos en condiciones de tenerlo de aquí al viernes», aseguran. A los magistrados del Tribunal Supremo a los que se les ha propuesto, aseguran, «han dicho que no».

Y aunque des de el Ejecutivo confían en que se alcance un acuerdo
antes de que el comisario europeo
de Justicia, Didier Reynders, visite
nuestro país afinales de mes, desde
el bloque conservador no ven en
ese hecho una espada de Damocles que garantice la designación
de los candidatos del Consejo del
Poder Judicial antes de esa fecha.
«Lo que quiere la Comisión Europea es un pacto global que incluya
el cambio de sistema de elección
de los vocales», hacen hincapié.

Por si fuera poco, las críticas a los vocales conservadores (desde Podemos se les sitúa al borde de la «insumisión») y la presión para cerrarunpactocuantoantestampoco ayudan, aseguran esas mismas fuentes. «El clima no es el más propicio para alcanzar un acuerdo», apuntan. «Después de la reunión delviernes, yaseverá», explican. De hecho, no está previsto siquiera la periodicidad con la que se sucederán esos encuentros de los que dependela renovación de un tercio de la actual composición del TC, pendiente desde el pasado 13 de junio.

El bloque progresista sí acudirá con una lista de candidatos, según pusieron de relieve en el Pleno extraordinario celebrado el pasado día 8. A la cabeza, el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, a quien fuentes delalto tribunal se refieren como un« buen magistrado, cabal, muy comprometido con la lucha por los derechos humanos» y alejado de posturas maximalistas. «Es bastante razonable», dicen.

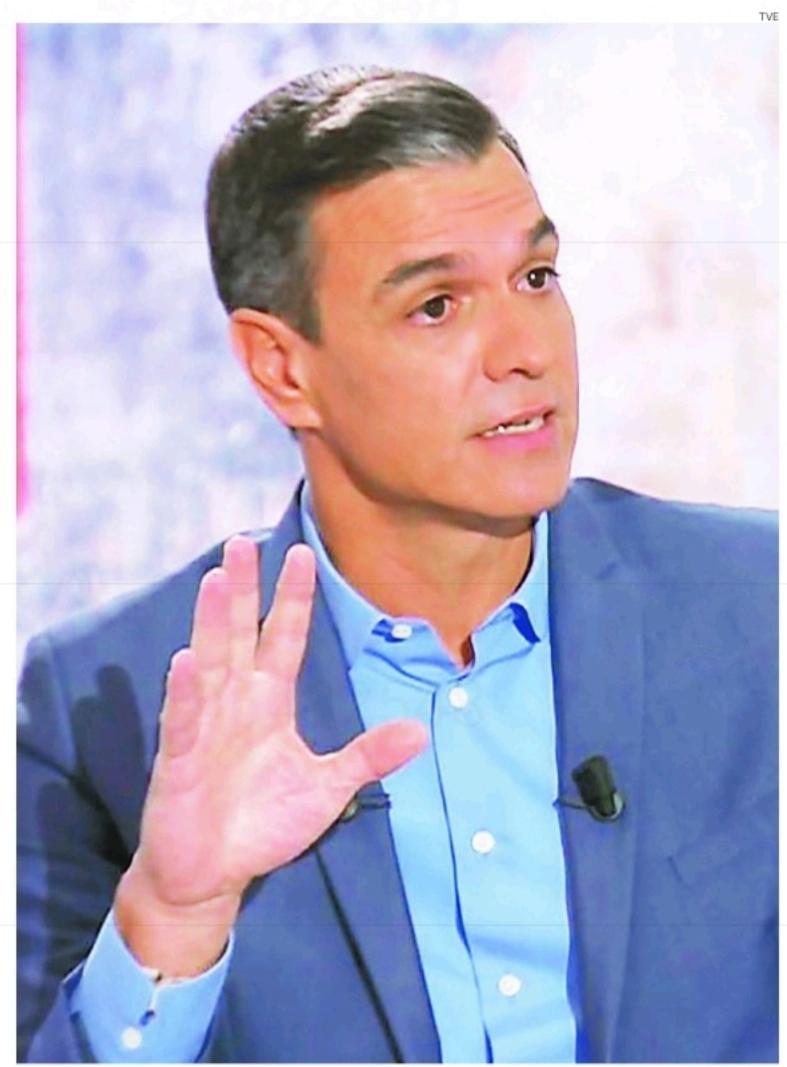

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista anoche en TVE

#### La zona

#### Sánchez «no duda» de que «en unos días» se harán los nombramientos

▶El Gobierno mantiene su confianza –casi «un acto de fe», como lo definen fuentes de Moncloa–en que el Consejo General del Poder Judicial hará «en los próximos días» los nombramientos que le corresponden para avanzar en la renovación del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo impulsó una reforma con un límite temporal que vencía ayer para desbloquear esta cuestión y el plazo se ha incumplido por parte del CGPJ. En este sentido, en una entrevista en La Noche en 24 horas, Pedro Sánchez apeló ayer a la «responsabilidad del Poder Judicial» y aseguró que «no dudo de que en unos días tendremos la propuesta de esos dos magistrados para el

TC», dijo. Anteponiendo el «respeto a la independencia del Poder Judicial», el presidente rei teró ese llamamiento a que los nombres estén «cuanto antes». No es baladí que el mismo Sánchez advirtió a finales de julio de que el Gobierno impulsaría en solitario el nombramiento de los dos magistrados que le corresponden en septiembre, si, para entonces, el CGPJ no había hecho lo propio. Ahora, se aprecia un cambio de tono en el Ejecutivo, más conciliador, que, orillando el desafío del órgano de gobierno de los jueces, prefiere darle oxígeno y propiciar que «trabajen» sin presiones para llegar a un consenso «en los próximos días».



**ESPAÑA** 

**EUROPA** 

**ESTADOS UNIDOS** 

LATINO-**AMÉRICA** 







14 ESPAÑA



La fachada del Congreso, donde ayer se celebró la primera sesión plenaria del curso, en obras

## El impuesto a la banca, en manos de PNV y Bildu

Piden que la gestión del tributo, que también afecta a las energéticas, pase al País Vasco y Navarra

Javier Gallego. MADRID

Sin concertación, no habrá impuesto alabancay las energéticas. Así se lo trasladaron ayer PNV y Bildu al Gobiemo: las dos formaciones exigen que las haciendas forales de País Vasco y Navarra recauden el tributo ya que, tal y como está planteado ahora mismo en la proposición de ley, sería el Estado quieningresaría el dinero. De momento, nadie (ni en el departamento de Hacienda del País Vasco ni el Ministerio de Hacienda) posee estimaciones de

cuánto dinero recaudarían el País Vasco y Navarra por este gravamen extraordinario (técnicamente, en el Gobierno aseguran que no es un impuesto), pero, probablemente, será una buena suma de los 7.000 millones previstos entre 2023 y 2024 teniendo en cuenta que allí están radicadas empresas grandes como Iberdrola, BBVA, Petronor (filial de Repsol) o Kutxabank.

Y sin ceder a esta exigencia, el Gobiemo se quedaría sin impuesto, una de las medidas que Pedro Sánchez anunció en julio como revulsivo y situar como punta de lanza de sus ataques contr la banca y las energéticas. El gravamen está previsto que recaude 3.500 millones de euros cada año (2.000 en las energéticas y 1.500 en la banca), aunque podría elevarse todavía más ese botín si la cifra de negocio de las empresas de ambos sectores crece aún más.

Encualquier caso, de momento,

el tributo superará el primer paso con el apoyo de la mayoría de la investidura: principalmente, con el respaldo de ERC, PNV y Bildu. El PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra. En total, 187 votos a favor y 153, en contra.

PNV y Bildu, no obstante, han dado un «sí» condicionado a subsanar fundamentalmente la cuestión de la recaudación: si no se corrige, ya han advertido que no darán su plácet más adelante. Sánchez se ha comprometido de palabra a modificar este punto aludiendo a que cumplirá con el «reparto competencial», aunque está por ver cómo queda todo a nivel jurídico porque realmentela medida está diseñada como una «prestación públicano tributaria», quees una figura distinta a un impuesto (y en el PSOE insisten mucho en matizar en que no es un impuesto) y queda, por tanto, fuera del alcance de la legislación y recaudación vascay navarra (solo

tienen competencia sobre impuestos). También cabe recordar que este choque competencial se produce en un momento en que el PNV está presionando más que nunca para que el Gobierno cumpla con el calendario de transferencias.

Los nacionalistas vascos, en todo caso, han mostrado mucho malestar porque la elaboración del impuesto se ha tramitado con prisas, como proposición de leyen vez de hacerlo vía proyecto de ley, para que pase los filtros de los órganos consultivos, y malestar también porque se grava la cifra de negocio en lugar de solos los beneficios extra ordinarios. Los independentistas vascos, en cambio, piden más ambición porque consideran que se grava poco los beneficios de la banca y las energéticas:ven más margen y reclaman que no sea «temporal» sino permanente.

Al haber usado una figura jurídica distinta al impuesto, la recaudación ahora es del Estado

#### División en el Gobierno por la OTAN

Pese a los toques de atención que ha recibido España en los últimos meses por los titubeos a la hora de afrontar la guerra de Ucrania (muchas críticas por el poco suministro de armamento), el Gobierno parece hacer oídos sordos y este jueves dará otra muestra más sobre su división en torno a la OTAN: Podemos se abstendrá en la votación en el Congreso para que Suecia y Finlandia entren en la Alianza. La votación, de todas formas, saldrá adelante porque contará con el apoyo del PP, pero la imagen de división en el Gobierno es un mensaje en sí mismo a la comunidad internacional que puede perjudicar a España. Podemos se abstiene por rechazo a la OTAN y por respeto a Suecia y Finlandia.

Esquerra reclamó, sobre todo, que «no se quede en un titular y sean valientes» y volvió a exigir la reforma fiscal, que el Gobiemo ha evitado afrontar por ahora.

En el PP, Mario Garcés criticó que el Gobierno ha emprendido un viaje a «la irracionalidad fiscal» con un impuesto que socava los «principios constitucionales». «Quien haya hecho este texto, que vuelva a la Facultad de Derecho, qué engendro jurídico», calificó, poniendo en duda la calidad jurídica del texto, y lamentando que no se espere a que haya un consenso en Europa sobre el impuesto a las energéticas, a la espera de ver quérumbo marcala Comisión Europea. Pero también reprochó el fondo de la medida ya que, a su juicio, solo deteriorala e conomía: «Ustedes no persiguen que no haya pobres sino que no haya ricos», afirmó.

Desde Vox, Iván Espinosa delos Monteros auguró que este impuesto «nova a ser temporal» sino que viene para quedarse (es decir, más allá de 2024), como ha ocurrido otras veces en la historia. A su juicio, la creación del impuesto sirve para «tapar las torpezas de Sánchez»: ahora, el «nuevo mantra son los poderes oscuros».

## Feijóo insta al Gobierno a «pensar en reducir el IVA de los alimentos básicos»

El líder del PP pide «devolver antes a los ciudadanos el impuesto de la renta que han pagado de más»

R. N. MADRID

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue planteando al Ejecutivo de Pedro Sánchez sus propuestas económicas eimpositivas de cara a mejorar la situación de las familias españolas ante el imparable aumento de los precios. Por eso ayer hizo hincapié en la necesidad de bajar el IVA de algunos alimentos básicos, mientras defendía que se ha de «devolver» a los ciudadanos «el dinero que han pagado de más» en el impuesto del IRPF.

Así se pronunció en la localidad de Arévalo (Ávila), en el marco de una visita que realizó a una fábrica de componentes de automóvil con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Allí, el líder popular quiso dejar claro que con el incremento de los precios se ha vuelto a comprobar «la frivolidad con la que se tratan los asuntos importantes de la gente» por parte del Gobierno, al que no dudó en acusar de «no tener en cuenta que los productores ya no pueden más».

«Los de carne, los de los productos lácteos, los de huerta... ya no pueden más porque tienen que estar pagando más por todo: por los fertilizantes, la energía y las materias primas», dijo en relación a la situación de los precios, informa Ep.

De ahí que apuntas eque el simple hecho de poner en cuestión que «esos productores tengan que seguir haciendo esfuerzos en los precios es justamente lo contrario de cualquier propuesta razonable por parte del Gobiemo», criticó. Asimismo, Núñez Feijóo, que hizo referencia a las cifras «récord» de recaudación de IVA en los últimos meses, señaló que tras haberlo bajado en las facturas de la luz y del gas, hay que «pensar en una reducción del IVA de los alimentos para aquellos casos en los que afecten a los elementos básicos de la cesta de la compra».

Eso sí, hizo hincapié en que «antes debemos hacer algo que llevamos pidiendo desde abril»: «Devolver a la gente el impuesto de la renta que ha pagado de más para que tenga más poder adquisitivo para hacer la compra», ya que, según las cifras que apuntó el presidente de los populares, en un año la recaudación fiscal del Estado ha crecido en 22.000 millones de euros, por lo que, a su juicio, «hay que devolver esosimpuestos a la gente que para comprar lo mismo ha tenido que pagar más», sobre todo ante la subida del IPC.

« Pedimos al Gobierno que baje los impuestos a las rentas medias

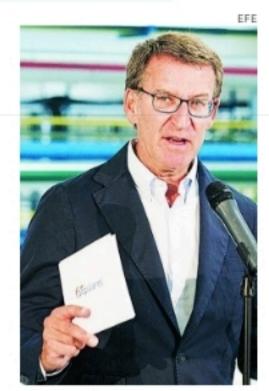

Alberto Núñez Feijóo

Acusa a Moncloa de dar la espalda a los productores con medidas «populistas»: «Ya no pueden más» y bajas, y a las familias de menos de 40.000 euros. Que baje los impuestos para que puedan llegar a fin de mes», sentenció el gallego quien, al mismo tiempo, criticó que el Ejecutivo no esté «valorando» ninguna de esas dos últimas propuestas.

Y aprovechó, además, para volver a cargar contra «el nivel de división y deterioro» que existe en la actualidad entre los dos socios del Gobierno: PSOE y Unidas Podemos.

Y esqueconsideró que de aprobar ese tope a la cesta de la compra del que tanto se ha hablado, La Monclo a estaría dando la espalda a los productores, que «ya no pueden más».

Al respecto, la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, acusó de nuevo al Ejecutivo de coalición de estar «escacharrado», por lo que le pidió que no «genere más y más humo» con propuestas como la de limitar el precio de los alimentos o poner tope al incremento de las hipotecas variables, algo que no dudó en tachar de «populistas. Por ello, exigió a Sánchez que afronte la situación y se comporte «de manera seria» y no ofreciendo «soluciones fáciles».

Nuevo Estilo Reenchentro

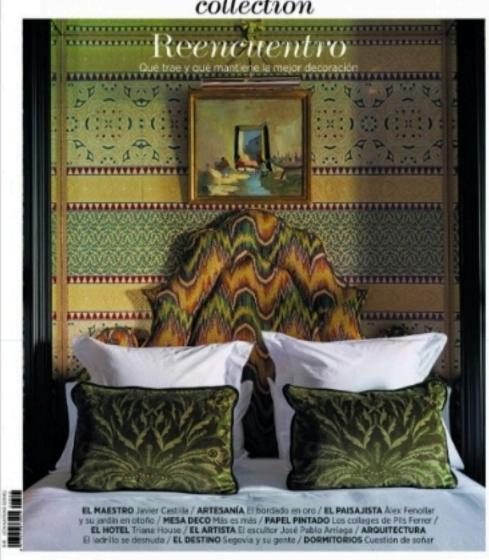

LA ESENCIA DE LA DECORACIÓN SE RENUEVA

Ahora con más contenidos y una puesta en escena espectacular En septiembre, de nuevo en tu quiosco 16 ESPAÑA



## Aragonès da un portazo al reto de la ANC y su vía unilateral

El Govern desdeña la secesión en 2023 como plantea ahora la entidad en una cumbre tras la Diada

Cristina Rubio. BARCELONA

Cumbre en el Palau de la Generalitat 48 horas después de la Diada más convulsa, con el independentismo mostrando sus profundas costuras en la calle. Ante las críticas recibidas por parte de los sectores más beligerantes, el president Pere Aragonès movió ficha con rapidez y decidió convocar

una reunión de urgencia con las entidades para intercambiar visiones sobre el momento actual del «procés» y escuchar sus propuestas. Un encuentro cara a cara que el presidentusó a su favor para dar carpetazo a la vía unilateral de la ANC y al último órdago de la organización planteado justo ayer: apostar por otra DUI y declarar la independencia el segundo semestre de 2023 aprovechando que la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea seráde España. «Hay que plantear propuestas serias», desdeñó la consejera de Presidència, Laura Vilagrà.

«No se dan los requisitos para sacar adelante una propuesta como la que ha hecho la ANC antes de esta reunión», abundó la republicana, quien también rey apostó por la vía de la negociación. «Hoy por hoy solo hay una estrategia para alcanzar la independencia. Es una vía que se basa en la democracia y el diálogo, que nos permite sumar personas a la causa y seguir confrontando con el Estado». La «número dos» de Aragonès blindó la vía pactista de ERC y se escudó en varias ocasiones en el resultado cosechado en las urnas para avalar su estrategia en el Govern, ante el independentismounilateral y frente a la negociación con el Gobierno Sánchez. «Ha habido elecciones hace poco más de un año. Tenemos que seguir trabajando con el apoyo actual. Seguimos trabajando por la República Catalana y no nos planteamos ningún otro escenario», zanjó Vilagrà en una breve comparecencia ante los medios.

chazó de plano nuevas elecciones

Para tratar de apaciguar los ánimos en els eno del independentismo, el Govern sí se abre a mantener reuniones periódicas con las organizaciones ypartidos e incluso a rehacer el llamado «Estado mayor» del «procés», una especie de sane drín de coordinación previsto en el pacto de legislatura en el que deberían estar Junts, Esquerra, la CUP, el Consell per la República de Carles Puigdemont y en-

#### Cisma hasta en las reuniones: Junts, por libre

En la reunión de ayer

por la tarde del president Aragonès y su «número dos», Laura Vilagrà, con las entidades no hubo ni un miembro de Junts pese a ocupar la mitad de los asientos del gabinete. De hecho, el vicepresidente Jordi Puigneró, principal cargo posconvergente, se reunió luego y en privado con la ANC en la sede de su consejería, y tras haber mantenido el encuentro en la Generalitat con Aragonès. Un episodio más de las divergencias existentes dentro de un mismo Ejecutivo pese a que desde el Palau insistieron en quitar hierro al asunto y tratar de no abrir una nueva polémica al respecto.

Pere Aragonès junto a los dirigentes de la ANC, Òmnium y la AMI

tidades independentistas como la mencionada Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

Pese a este acuerdo de mínimos, la cumbre de ayer en el Palau evidenció de nuevo las profundas discrepancias en el seno de un movimiento roto. Si Aragonès dio carpetazo a la vía unilateral de la ANC con Junts completamente al margen, la entidad aprovechó para reivindicar su desafío, acusó al Govern de «inmovilista» y dijo no mover «ni una coma» del discurso del 11-S. La manifestación terminó el domingo con miles de manifestantes al grito de «Govern dimisión» y con la entidad exigiendo «independencia o elecciones», un reto en toda regla en pleno inicio del curso político.

Y la organización, otrora motor del «procés» en lacalle de la mano de Carme Forcadell, reivindicó ayer que su apuesta pasa por articular unalista cívica que opte a las elecciones para competir contra los partidos. Por tanto, la cumbre no hizo otra cosa que poner sobre la mesala profundar up tura estratégica que hay en el seno del movimiento y a las puertas del quinto aniversario del 1-O.

En la cita estuvieron, además de Vilagrà y el propio Aragonès, el presidente de Ómnium, Xavier Antich, la de la ANC, Dolors Feliu, y el de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni.

ERC, señalada por casi todos en el transcurso de la Diada, rechaza de plano disolver el Govern-«sería profundamente irresponsable», repiten los republicanos-, insiste en no fijar plazos, lo fía todo a la mesade diálogo y se abre aconvocar el nuevo comité de sabios en las próximas semanas. Eso sí, los republicanos buscan ampliarlo e incorporar nuevos movimientos y sindicatos.

Junts, por su parte, vive inmerso en su particular galimatías interno. Si el lunes Laura Borràs amagó con romper el Govern de la Generalitat -«es perfectamente posible»- ayer el consejero de Economía, Jaume Giró, apostó sin tapujos por la continuidad de los posconvergentes en el gabinete. Dehecho, el dirigente recordó que la Ejecutiva de Junts acordó por unanimidad «dar un tiempo para negociar con ERC» para resolver las divergencias. El partido de Borràs y Turull exige a los republicanos un cambio en sus planes para el debate de política general a finales de este mes.



18 ESPAÑA

Miércoles. 14 de septiembre de 2022 • LARAZÓN

#### ...y más



María Dolores de Cospedal acudió a la Audiencia Nacional en junio de 2021 para declarar como investigada en el «caso Kitchen»

#### «Caso Kitchen»

## El juez rechaza de nuevo imputar a Cospedal en contra de Anticorrupción

García Castellón insiste en que no hay indicios contra ella pese a nuevos audios

#### Ricardo Coarasa. MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado de nuevo imputar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el «caso Kitchen», en el que se investiga una operación parapolicial supu estamente avalada por Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación comprometedora para el PP al extesorero del partido. Elmagistrado rechaza a síla petición de la Fiscalía Anticorrupción, PSOE y Podemos, que pretendían esclarecer sila excúpula del PP tuvo algo que ver en la trama tras la publicación de nuevos audios de sus encuentros con el comisario Villarejo.

En la resolución en la que deniega lamedida, el juez recuerda que esa pretensión ya fue rechazada en sudía porque se constató «que no había indicios que sustentaran los delitos que se pretendían investigar», por lo que las diligencias requeridas entonces eran impertinentes, al ser ajenas al objeto de la causa, «pues lo desbordaban claramente, por lo que su adopción habrían supuesta ampliar artificiosamente» la investigación de forma prospectiva.

García Castellón reprocha al PSOE que quiera, «sinconcretar el cómo y aun a pesar de la firmeza del auto de pase a procedimiento abreviado», retomar la investigación para llevar a cabo determinadas diligencias de investigación y la imputación de Cospedal «como resultado dela aparición sobrevenida de hechos nuevos» tras la publicación de grabaciones vinculadas a Vi-

llarejo «que no obran en las actuaciones».

El magistrado insiste en que no se aprecia la existencia de hechos nuevos que justifiquen dejar sinefecto el auto de procesamiento del pasado 29 de julio. Por el contrario, añade, «los elementos aportados no hacenmás que corroborar» la existencia de la supuesta trama «en los términos fijados en la resolución».

«No existen razones que justifiquen el ejercicio de acciones penales» contra Cospedal -reitera-, nitampoco volver a lafase de diligencias previas acordando nuevas diligencias.

Asimismo, García Castellón advierte de que no es suficiente con sustentar acusaciones «sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia». Además, recalca, las posibles reuniones de Cospedal con Villarejo «ya fueron objeto de valoración en el auto de 29 de julio y no constituyen, por sí, infracción penal alguna».

En el escrito en el que solicitaba la reapertura de la investigación contra Cospedal, los fiscales Cé-

La Fiscalía cree que el PP participó de la «estrategia para hacer desaparecer» pruebas de «Gürtel»

sar de Rivas Verdes-Montenegro y Miguel Serrano defienden que elcontenidodelos nuevos audios publicados «no se compadece con lo declarado en la instrucción»por la exnúmero dos del PP, pues las grabaciones de sus encuentros reflejan que la «auténtica finalidad» de sus reuniones con Villarejo «era el seguimiento de las novedadesy avances de la investigación del caso Gürtel», llegando a dar al entonces comisario en uno de esos encuentros «indicaciones para recuperar y que desaparezca la libretita de Luis Bárcenas, cuyasanotaciones pudieran afectar a una financiación irregular del Partido Popular», taly como publicaron El País y el diario digital Fuentesinformadas.com.

Para la Fiscalía Anticorrupción, los nuevos indicios que contienen esas grabaciones «ponen demanifiesto el contenido real de las reuniones entre María Dolores De Cospedal y el comisario Villarejo, que no era otro que poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al Partido Popular, o personalmente a la secretaria general del partido en el Gobierno, impidiendo su acceso al procedimiento» abierto en la Audiencia Nacional. De ahí que los fiscales consideren que la relevancia de esos indicios «es indudable y justifica la reapertura de la investigación».

#### Opinión

#### El candidato socialista

#### Tomás Gómez

A unos meses de las municipales y autonómicas, el último debate de la región en la Comunidad de Madrid ha pasado sin pena ni gloria. Algún que otro sondeo interesado ha intentado crear un clima favorable a Díaz Ayuso, un esfuerzo inútil porque lo único que queda porsaber es sitendrá mayoría absoluta o no. Las constantes rabotadas de la popular hantenido como consecuencia algo único respecto al resto de España: una bolsa de votantes que lo son de Voxy de Ayuso a la vez.

En la izquierda las cosas están más complicadas. Mónica García se enfrenta alaúltima oportunidad de ganar el sillón de la Puerta del Sol y Podemos, sin Iglesias, está en su ocaso definitivo. No es descartable que, de aquí a mayo, termine por perder hasta el último diputado autonómico. Los de Más Madrid serán los receptores de los últimos simpatizantes morados que se refugiarán, como tantos exvotantes socialistas, en la candidatura de García. El problema de la errejonista no es que el PSOElequite el liderazgo de la oposición, sino que caiga tanto que el bloque de derechas se dispare.

El PSOE madrileño lleva camino de su segundoridículo consecutivo. Esperando la llamada de Ferraz parasaberquécaraapareceráenlos carteles, empiezan los primeros puntapiés por ocupar un pueste cillo en la lista de concejalo de diputado a la Asamblea. Los socialistas perdieron el pulso en las empresas, los barrios, las universidades y en los entomos culturales hace tiempo y no lo han recuperado. Lo único que se sabe del secretario general del PSOE madrileño es que quiere ser candidato en las primarias. No se sabe bien para qué, no se le conoce ninguna propuesta que haya interesado a la sociedad madrileña.

En cuantoala Alcaldía de Madrid, descartada la Delegada del Gobierno, los focos apuntan a un ministro o ministra. Suena Pilar Llop, pero Marlaska, Bolaños o la sempitema Robles siempre están en los mentideros. Lo que es seguro es que los que quieren ser candidatos no lo serány que Sánchezestá intentando que sea cabeza de cartel alguno que no quiere, que podría ser un independiente. Un drama lo del PSOE de Madrid, que solo existe cuando hay que el egir listas.

REMITIDO

ENTREVISTA Marcin Kozarzewski Director Médico de LEO Pharma Iberia

## "Debemos contribuir a desestigmatizar la dermatitis atópica y las enfermedades de la piel"

En la actualidad, la dermatitis atópica es la segunda causa más frecuente de visita al dermatólogo. De hecho, en los últimos 30 años la incidencia de la enfermedad se ha duplicado y actualmente afecta entre al 15% y el 30% de los niños y entre el 2% y el 10% de los adultos españoles. Las patologías de la piel tienen un gran impacto en el día a día de millones de pacientes y siguen existiendo necesidades no cubiertas. En el marco del Día Mundial de la Dermatitis Atópica (DA), hablamos con Marcin Kozarzewski, Director Médico de LEO Pharma Iberia, sobre esta patología.

Este mes de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica (DA), una enfermedad que padecen miles de pacientes. ¿Qué importancia tiene seguir ofreciendo tratamientos que mejoren su calidad de vida?

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica de la piel y se caracteriza por un intenso picor, sequedad, inflamación persistente inmunomediada y rotura de la barrera cutánea. Su prevalencia oscila entre el 2,1% y el 4,9% y en países como España es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel que, en general, es de aparición temprana en la edad infantil.

El 14 de septiembre es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica y me parece una muy buena oportunidad para concienciar a la sociedad de que esta patología tiene un impacto muy significativo en el bienestar de los pacientes, principalmente por el intenso picor que afecta su calidad de vida. Por ello, debemos de ser capaces de ofrecer tratamientos seguros, innovadores y eficaces a medio y largo plazo, pensando en las necesidades específicas de los pacientes y tratando de mitigar todos estos síntomas. En este sentido, es fundamental avudar a los profesionales sanitarios y a los pacientes con nuevas opciones terapéuticas.

#### Más allá de la sintomatología que usted describe, ¿qué impacto puede tener la dermatitis atópica en el día a día del paciente?

Es importante entender que la dermatitis atópica es una enfermedad con un gran impacto en el día a día del paciente y en la que existe un elevado riesgo de comorbilidades psicológicas. Es una enfermedad dermatológica no mortal con altísi-

mos niveles de depresión, ansiedad e incluso tentativas de suicidio y actualmente se encuentra infradiagnosticada entre la población adulta.

Por otro lado, la dermatitis atópica también puede tener una afectación relevante a nivel psicosocial, ya que altera las relaciones interpersonales, puede fomentar el aislamiento social del paciente (dada la limitación que produce en el paciente en distintas parcelas y actividades cotidianas) y además existe un factor de estigma muy importante.

#### La lucha contra el estigma se convierte en uno de los puntos más relevantes. ¿De qué modo pueden contribuir el sector?

Todos los agentes implicados debemos contribuir a desestigmatizar las enfermedades de la piel, entre ellas la dermatitis atópica. Debemos contar con sociedades científicas, instituciones y asociaciones de pacientes para impulsar campañas que fomenten la desestigmatización y permitan al paciente integrarse y minimizar el impacto psicosocial de la patología. Recientemente, en LEO Pharma hemos puesto en marcha la campaña 'AD Days Around The Word', una iniciativa en colaboración con la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AA-DA), con el objetivo concienciar a la población sobre los efectos de esta patología y mostrar su impacto en el día a día de los pacientes.

#### A nivel médico, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Qué avances existen para el tratamiento de la dermatitis atópica?

Como hemos comentado, se trata de una patología tremendamente heterogénea y compleja. Hasta hace poco, los pacientes con dermatitis atópica no controlada de mo-

derada a grave solían ser tratados con terapias sistémicas orales. Sin embargo, los grados de eficacia son muy diversos y pueden estar asociadas a efectos secundarios y necesidades de seguimiento que las limitan a un uso a corto plazo.

#### En materia de innovación, ¿qué novedades ofrece el mercado farmacéutico a nivel de tratamientos?

Actualmente, los avances en innovación más significativos se están produciendo en el campo de los biológicos. En este sentido, en LEO Pharma hemos desarrollado un tra-

tamiento para la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes adultos neutralizando de manera específica de la citocina interleucina-13 (IL-13), un promotor clave de la inflamación crónica subyacente. El punto diferencial es que se trata del primer tratamiento biológico aprobado dirigido específicamente a esta citoquina, que es un factor clave de los signos y síntomas de la patología. Hemos observado que, gracias a esta alternativa terapéutica, hemos podido reducir los signos y síntomas y mantener la mejoría en el tiempo.

Los avances en innovación más significativos en el tratamiento de la dermatitis atópica se están produciendo en el campo de los biológicos

La incidencia de la enfermedad afecta entre al 15% y el 30% de los niños y entre el 2% y el 10% de los adultos españoles

#### ¿Por qué consideran tan importante posicionarse en el ámbito de la dermatología médica?

Actualmente la dermatología médica es una de las tres áreas terapéuticas médicas que más crece, junto con la oncología y la neurología. Desde LEO Pharma entendemos que detrás de cada enfermedad de la piel hay una historia personal y unas necesidades concretas porque la piel es un fiel reflejo de nuestro estado de salud v ánimo. Los últimos avances en dermatología nos permiten ayudar mejor a los profesionales sanitarios y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si tenemos en cuenta el considerable impacto físico, social v emocional de la dermatitis atópica, nuevas opciones de tratamiento que cubran todo el espectro de la gravedad de esta enfermedad se hacen más necesarias que nunca.



leo-pharma.com

#### Día 204 de la Guerra en Europa 🥟



Nueva fase militar El presidente Zelenski informa que el Ejército ha reconquistado 6.000 kilómetros ocupados por Rusia en Jarkiv y Donetsk

## Ucrania recupera más territorio del sur y el este

Rostyslav Averchuk LEÓPOLIS (UCRANIA) SERVICIO ESPECIAL



eis mil kilómetros cuadradoso alrededor del 1% del territorio ucraniano han sido liberados por la ofensiva simultánea del Ejército ucraniano en las regiones de Jarkiv y Jersón. Solo en la región de Jarkiv se liberaron300 asentamientos conunos 150.000 habitantes. Se espera que el número aumente con otros que aún no han sido confirmados oficialmente como liberados.

El Ejército ruso ha perdido cerca de 4.000 soldados en tan solo una semana, con una cifra total de muertos en combate desde el inicio de la invasión que supera los 53.000. Ucrania reporta una gran cantidad de equipo militar ruso capturado, suficiente para armar una brigada, según Myjailo Samus, analista militar.

Además, las autoridades y colaboradores rusos podrían haber abandonado varias localidades de la región de Lugansk. «La bandera ucraniana se ha izado en Kreminna durante tres días consecutivos sinquenadie la descolgara», alega Sergiy Gaidai, gobernador de Lugansk. Sin embargo, advierte de que el Ejército ucraniano aún no ha entrado en la ciudad. La inteligencia ucraniana también informó ayer que los comandantes militares rusos y las fuerzas especiales de seguridad están trasladando a sus familias desde la península anexionada de Crimea por temor al avance ucraniano.

Unos 10.000 combatientes chechenos, leales al líder designado por Rusia, Ramzan Kadyron, supuestamente fueron enviados para ayudar a las tropas rusas en Ucrania, según Kadyrov. El número real puede estar más cerca de 1.300, afirma el ministro de Defensa de Ucrania, Olexiy Reznikov. Indica que están siendo utilizados para no permitir que los combatientes rusos se retiren, ya que su moral está bajando. Reznikov

también explica que la ofensiva ucraniana en Jersón se está moviendo a un ritmo más lento de bido al terreno más desafiante que ofrece más formas para que los soldados rusos se escondan de las armas ucranianas.

Los dirigentes estadounidenses han advertido que no se celebre una victoria demasiado pronto, alertando que aún esprobable que Ucrania y Rusia obtengan ganancias de terreno de ida y vuelta. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmo que apesar de «los primeros signos positivos», es muy probable que la guerra continúe durante un período de tiempo significativo. Funcionarios americanos advirtieron que las negociaciones entre Rusiay Ucrania están todavía lejos debido a que Moscú sigue insistiendo en la capitula-

#### En solo una semana, Rusia habría perdido a 4.000 soldados; 53.000 desde el inicio de la ocupación

ción total del Gobierno de Kyiv.

Mientras, el Kremlin hareaccionado a la ola de críticas internas a su capacidad militar después de una derrota en Jarkiv con una amenaza velada. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó ayer que los numeros os comentarios críticos estaban «al borde» de violar la ley. Peskov aseguró que «la gente apoya a su presidente».

Rusia insiste en que no ocurrirá ninguna movilización masiva en Rusia mientras lucha para evitar que la mayoría de su población sienta los efectos de la invasión de Ucrania. En cambio, después de pedir ayuda a Siria, Irán y Corea del Norte, el Kremlin busca comprar proyectiles de artillería de producción soviética en las ex repúblicas soviéticas de Asia Central de Tayikistán y Kirgizistán, donde también demanda soldados para luchar en Ucrania.

Los analistas militares ucranianos advierten de que, incapaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, esprobable que Rusia continúe los ataques contra la infraestructura ucraniana en un intento de dejar grandes partes del país sin gas ni electricidad. Mykola, residente de Jarkiv, que ha permanecido allía pesar de los bombardeos casi diarios, cuenta a LA RAZÓN que la electricidad se restableció en gran medida en toda la ciudad después de la taque con misiles de Rusia contra la central térmica el domingo con solo problemas esporádicos. A pesar de los bombardeos, varios residentes han regresado a la ciudad desde julio, a menudo por factores económicos, con la gente acostumbrándose a la situación peligrosa.

Ucrania ha pedido entregas de defensas aéreas más rápidas y un aumento general de las entregas de armas a la luz de los ataques de Rusia contra la infrae structura social. Su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, criticó a Alemania por su renuencia a enviar tanques modemosyotrasamasa Ucrania para «salvar a su pueblo del genocidio» después de que el canciller Olaf Scholz afirmara que su Gobierno no podía hacer eso por sí solo: «Ni un solo argumento sobre por qué estas armas no pueden suministrarse, solo miedos abstractos y excusas. ¿De qué tiene miedo Berlín que no tenga Kyiv?». Scholz había afirmado repetidamente que su país enviaría armas a Ucrania, pero gran parte del armamento prometido aún no ha llegado después de meses de espera, lo que contrasta fuertemente con la ayuda que Ucrania ha estado recibiendo de EE UU, Reino Unido y los países de Europa del este. Mientras, el jefe de la Oficina del Presidente ucraniano, Andriy Yermak, y el ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen presentaron ayer recomendaciones iniciales sobre el Tratado de Seguridad de Kyiv para la asociación estratégica de Ucrania y los

países garantes.

#### Moscú descarta una movilización general

El Kremlin ha descar-

tado planes para una movilización general ante la contraofensiva lanzada durante los últimos días por el Ejército de Ucrania en varias zonas del país. que han provocado una retirada de las fuerzas rusas en áreas del sur y del este. «En estos momentos no, está fuera de la conversación», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según la agencia rusa de noticias Interfax. Previamente, el vicepresidente de la Duma Estatal, Mijail Sheremet, se había pronunciado a favor de esta movilización general, algo que también ha hecho el líder del Partido Comunista de Rusia, Genadi Ziuganov. «En mi opinión, la operación especial en Ucrania y Donbás se ha convertido en una guerra durante los últimos dos meses», dijo. «Esta guerra ha sido declarada contra nosotros por EE UU, Europa y la OTAN», añadió.





ucraniano ayuda a un compañero herido durante los choques con las tropas rusas en Jarkiv

Un soldado

## Borrell: «Las guerras se ganan con armas»

La Comisión
Europea propone
un sexto paquete
de ayuda militar
a Ucrania

E. Sieteiglesias. ESTRASBURGO

Antes delimportante debate sobre el Estado de la Unión Europea de hoy, que iniciarála presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Ucrania ha pedido a la UE que mantenga e la poyo a pesar del duro invierno que se avecina. Fuentes de la Comisión Europea han confirmado que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, mantuvo una conversación con el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, horas antes del discurso de Von der Leyen, unas líneas maestras que claramente este año estarán marcadas por la invasión rusade Ucrania. La primera dama, Olena Zelenska, serála invitada de honordel solemne discurso del Estado de la Unión.

Kuleba explicó su absoluta determinación a seguir el combate y espera que los países de la UE sigan enviando ayuda, a pesar del chantaje energético ruso. Su expectativa esqueen invierno las democracias no flaqueen. Por su parte, Borrell habría manifestado que así será y le ha prometido a Kuleba que «Europanova aflaquear». La UE seguirá apoyando en tres frentes: militarmente, también con las cruciales sanciones económicas y, en tercer lugarcon ladiplomacia. El Alto Representante habría asegurado a Kuleba que el respaldo comunitario iba a continuar e incluso reforzarse. Borrell v Kuleba hablaron sobre elapoyo militare n curso, por valor de 2.600 millones de euros, proporcionado por la UE a través del Fondo Europeo para la Paz. También de la posible Misión de Asistencia Militar de la UE para Ucrania. A este respecto, el jefe de la diplomacia europea expuso los intensos esfuerzos que se están realizando para definir los parámetros técnicos de esta misión, junto con las Fuerzas Armadas ucranianas, los Estados miembros y los socios de la UE. Durante su intervención ayer en el Hemiciclo, Borrell reconoció que no solo no es momento de desfallecer, tras más de medio año de conflicto bélico en las fronteras europeas, sino que es «momento de redoblar los esfuerzos». En su opinión, «las guerras se ganan con armas». Así, el Alto Representante anunció un nuevo paquete de ayuda militar. «Enlos próximos días», Borrell propondrá a los Veintisiete un sexto desembolso del fondos parafinanciar el envío de armas a Kyiv.

Sobrelos últimos acontecimientos en el frente de batalla, en los pasillos de Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, se han calificado de «sorpresa» e, incluso van más allá. El Ejército de Putin podía esperarse la contraofensiva en el sur, que está siendo contenida, pero no la del noreste, la de Jarkiv. Es más, a severan fuentes de la Comisión que Rusia ha tenido que retirar sus tropas para evitar que unos 10.000 hombres se quedasen rodeados. Hubo una ruptura del frente. Este «repliegue táctico» de Moscú, es tratado en la Comisión

Kyiv confirma a la UE su absoluta determinación por seguir el combate y pide más respaldo

Para la primera ministra finlandesa, la UE ha sido demasiado ingenua respecto a Rusia

De acuerdo con Kuleba, los rusos se están retirando directamente a su territorio o reagrupándose en Donbás. También participó ayer en el pleno la primera ministra finlandesa, Sanna Marin. La «premier» aseveró que la UE «debe confesar que hemos adoptado una actitud demasiado ingenua hacia Rusia y que hemos basado nuestras expectativas en ideas erróneas». «Deberíamos haber escuchado a nuestros amigos bálticos ypolacos que vivieron bajo el régimen soviético», concluyó Marin. Asimismo, destacan que, a pesar de que la potencia de fuego de Rusia siga siendo mucho mayor que la de Ucrania, el Ejército ruso ha agotado prácticamente sus municiones de precisión.

El dato

2.000.000

de personas viajaron en AVE en julio, un 45% más

El número de viajeros que utilizaron el AVE en julio

se incrementó un 45% en comparación con 2021, hasta casi 2 millones de pasajeros, en tanto que los vuelos domésticos aumentaron un 31% (4,4 millones). 4,4
millones viajaron en
un vuelo doméstico



La empresa

### orange™

El director de Mercado
Residencial de Orange
España, Diego Martínez,
ha descartado este martes
ligar los precios de los
nuevos contratos al IPC
para contrarrestar el efecto
de la inflación en la cuenta
de resultados.

La balanza



La demanda de gas natural
para generación eléctrica
creció un 85,7% en España
entre enero y agosto en
comparación con el mismo
periodo del año anterior,
mientras que la convencional—
doméstica, comercial, industrial
y cogeneración—cayó un 15,7%.



Repsol ha sido elegida como la compañía europea con mejor relación con los inversores en 2022 dentro del sector de petróleo y gas por la revista especializada «Institutional Investor», siendo la mejor posicionada en seis de las ocho categorías evaluadas.

Javier de Antonio. MA DRID

on firmado. La inflación récord de la cesta de la compra y de la electricidad eleva al 10,5% el IPC de agosto, que no da tregua en España y suma una décima más de la tasa que adelantó el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque se rebajó tres décimas respecto a la registrada en el mes de julio. Pese aello, agosto es el tercer mes consecutivo en el que la inflación supera los dos dígitos.

Los precios de la electricidad y de los alimentos siguen sin alcanzar techo. La cesta de la compra registró en agosto una subida interanual del 13,8%, tasa tres décimas superior a la de julio y la más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994, algo sin precedentes hasta ahora. Destaca, especialmente, el encarecimiento de productos básicos como la came, el pan y los cereales y la leche, el queso y los huevos, que están poniendo contra la scuerda s las economías familiares. Solo en el último año, el aceite ha elevado sus precios un 24%; los huevos son un 22,4% más caros; la leche cuesta un 25,6% más, y los cereales, un 21,7% más.

Son muchos los alimentos que registran subidas de dos cifras en sus precios: las frutas frescas (+12,1%); el pan y la carne de vacuno (ambosun 15,2% más caros); la came de ave (+17,6%); los productos lácteos (+15,8%); las patatas (+15,9%); las legumbres y hortalizas frescas (+14,8%); café, cacao e infusiones (+13%), la carne de ovino (+10,6%) o el azúcar (+10,7%). Otrosproductos básicos se han convertido casien artículos de lujo, con desorbitadas subidas en el último año por culpa del incremento de costes en origen, como la harina, que es un 39% más ▶Cierra agosto en el 10,5%, una décima por encima de lo adelantado por el INE. Los alimentos han subido un 13,8% y la electricidad un 61%

## La cesta de la compra y la luz mantienen desbocado el IPC

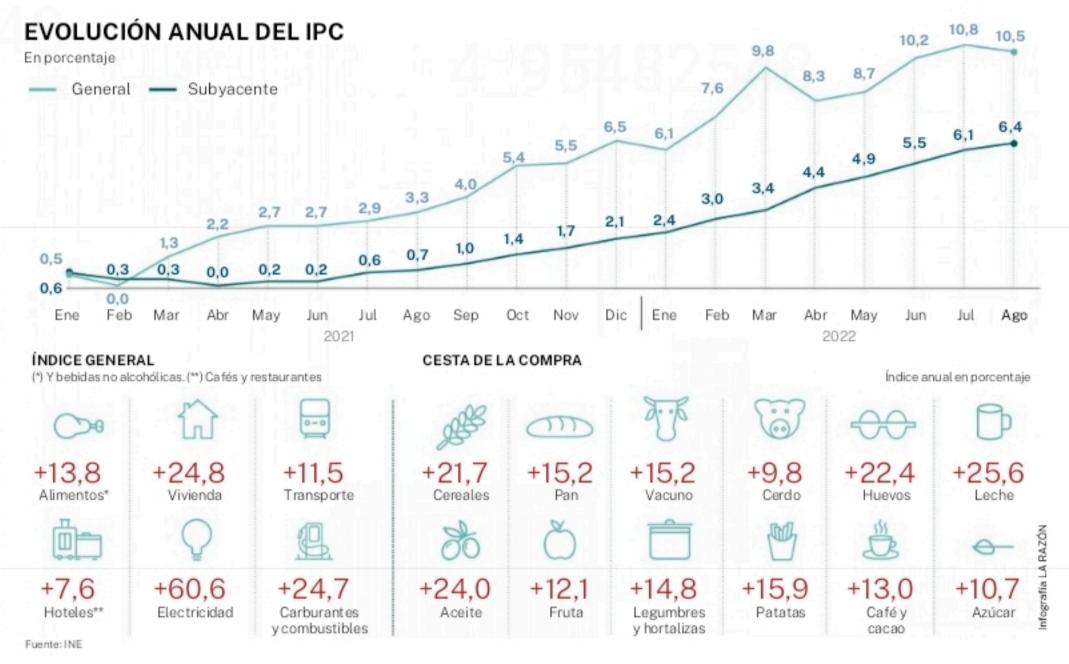

La vivienda y la leche han subido un 25% en el último año, el aceite un 24% y los huevos un 22% cara que hace un año; la mantequilla, un 32%; la pasta, un 30%; los cereales, un 39% o las salsas y los condimentos, un 27%.

La calefacción, el alumbrado y la distribución de agua –es decir, luz, gas y agua– se han encarecido un 47,2% y las facturas no dan tregua. Solo la electricidad ha engordado el recibo en el último año un 60,6%, yeso incluyendo las rebajas impositivas aplicadas a la factura de las familias.

Junto a la cesta de la compra y la energía, el grupo que más presiona el IPC es la vivienda, cuya tasa interanual aumentó casi dos puntos en agosto respecto al mes anterior, hasta el 24,8%. En cuanto al precio de los carburantes, pese a haber dado un respiro de cuatro puntos y medio respecto al mes anterior, se mantiene en una tasa del 11,5%. LA RAZÓN • Miércoles.14 de septiembre de 2022

ECONOMÍA 23

#### Opinión

#### Inflación antidemocrática

Jesús Rivasés

udwig Von Mises (1981-1973), economista de la llamada Escuela Austríaca, no es muy popular en España, más allá de su gran entusiasta, el profesor Huerta de Soto y de los círculos liberales que algunos tildarían de

más radicales. Sin entrar en detalles fue un liberaly punto, cuya « Acción humana », merece leerse. Defendía que la «inflación es esencialmente antidemocrática», porque siempre perjudica más a los menos favorecidos de la sociedad. Yolanda Díaz, empeñada en algo tan antiliberal como fijar precios casi por decreto, está en las antípodas ideológicas del economista austríaco. «Cualquier ama de casa sabe más sobre las variaciones de los precios que afectan a su hogar que los informes estadísticos. Ella no es menoscientífica ni más arbitraria que los rebus cados matemáticos que usan sus métodos para manipular los datos del mercado», escribió el liberal, y es difícil que la vicepresidentasegunda pueda estar encontra de esa afirmación. El problema, claro, es cómo combatir la inflación, que es donde surgen los conflictos y también aflora la ignorancia y la demagogia.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ratificó ayer que la inflación en agosto alcanzó el 10,5% interanual, una décima más que el dato adelantado y que la subyacente excluye energía y alimentos frescos—llegó al 6,4%. Son los porcentajes más altos desde 1984 ytodo un drama, que devendrá en tragedia si se prolonga en el tiempo, y no es imposible. Además, aflora un dilema diabólico. El Gobiemo, en su versión más populista, se ha comprometido a subir las

pensiones al mismo ritmo que la inflación, es decir un 8 o 9%, porque se contabilizaría el IPC medio de todo año, pe queña trampilla para ahorrar algo. Una subida de esetipo llevará a los sindicatos a pedir subidas salariales no inferiores al 5-6% y con pactos de revisión. Todo, aunque eso no llegue a percibirlo el ama de casa de Mises y Díaz, ceba la bomba inflacionaria y desembocaría en nuevas alzas de precios, mientras los tipos de interés - la inflación en la eurozona también está desbocada- ramparían, sí, por encima del 3% e incluso más. Una vez más, los más perjudicados, los más necesitados. Y Mises, a pesar de sus detractores, tenía razón: «la inflación es antide mocrática».

En términos mensuales, el IPC registró un repunte de tres décimas (dos por encima de lo esperado), frente al retroceso de tres décimas experimentado en julio y el avance del 0,5% de un año antes. Lo que más subió de precio durante los últimos 30 días fueron la electricidad(15,9%) y los paquetes turísticos nacionales (13,3%). Por contra, los índices que logran un leve respiro después de meses de subidas fueron los combustibles líquidos (-11,4%) y las gasolinas (-10,9%).

El INE mantiene en el 6,4% la inflación subyacente -que no incluye ni alimentos frescos ni energía, más volátiles-, tres décimas más que la registrada en julio, su valor más alto desde enero de 1993, apenas cuatro puntos por debajo de la tasa general del IPC. En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), éste situó su tasa interanual en el 10,5%, dos décimas inferior a la registrada en el mes anterior, pero en variación mensual estimada del IPCA registra un incremento de tres décimas.

La tasa anual del IPC apenas bajó enagosto en 13 comunidades autónomas, se mantuvo estable en Comunidad Valenciana y Extremadura y aumentó en Baleares y Canarias, en cuatroy una décima, respectivamente. Toledo (13,3 %) y León (13,1%) son las dos provincias con la inflación más alta, seguidas muy de cerca por Ciudad Real (12,9%), Ávila (12,5%), Cuenca (12,4%) y Lérida (12,2%).

Con estas cifras, los analistas cada vezmás se atreven a pronosticar una inflación a final de año más cerca de los dos dígitos. Ayer mismo lo hizo Funcas, que ha elevado su previsión para la tasa media anual de inflación desde el 8,9% hasta el 9,1% y espera que la tasa interanual en diciembre se sitúe en el 8,6%, frente al 7,9% estimado anteriormente.

## España paga el doble para poder financiar su deuda

El Tesoro suma casi 75.000 millones de deuda ligada a una inflación ahora disparada

J. de Antonio. MADRID

Los mercados de inversión esperaban con expectación la última emisión de septiembre por parte del Tesoro Público español, la primeratras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos, deformaque el tipo para sus operaciones de refinanciación se ha situado en el 1,25%. Y aver se cumplieron dichas expectativas, ya que el Estado logró colocar 1.938 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses, dentro de los baremos previstos -entre 1.500 y 2.500 millones-, pero remunerando con intereses mucho más elevados.

Ya en las últimas subastas, el Tesoro había tenido que abonar más alos inversores por los títulos de deuda por las subidas de tipos previas tanto de la Fed como del BCE. Pero ahora, con el último empujón del supervisor europeo con la subida más abultada del precio del dinero desde 1999, en pleno proceso de aplicación del euro-, la financiación del Estado se ha elevado sobremanera, algo que ha atraído en masa a los inversores. Según ha informado el organismo emisor, ayer se colocaron 376 millones de euros en letras a tres meses, con un tipo de

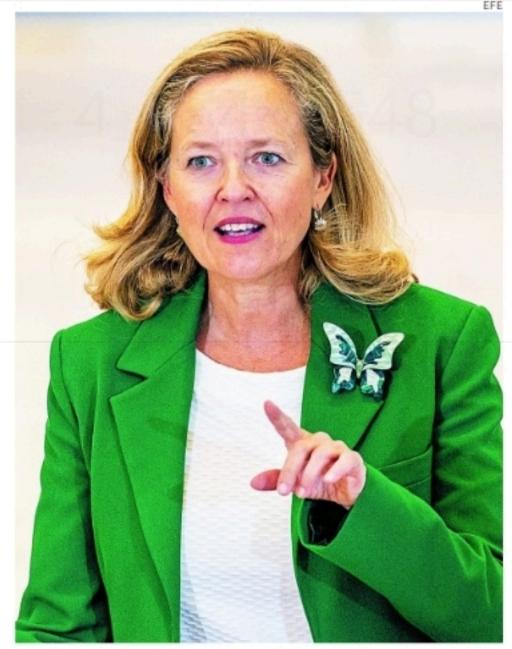

La ministra de Economía y vicepresidenta, Nadia Calviño

#### Calviño no cambia su hoja de ruta

La estrategia de financiación diseñada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y su equipo se mantiene intacta y «sin cambios», confirmaron fuentes ministeriales a LA RAZÓN. Es decir, con una previsión de emisión de deuda neta para 2022 de 75.000 millones, cantidad casi idéntica a los 75.138 millones del año pasado. En cuanto a la emisión bruta, el programa de 2022 contempla una emisión de 237.498 millones de euros, lo que supondrá un 10% menos en comparación con los 264.312 millones de 2021.

interés marginal del 0,735%, muy por encima del 0,145% de la subasta de agosto. En las letras a 9 meses, el Tesoro colocó 1.562,35 millones, con una rentabilidad marginal del 1,350%, más del doble que el 0,618% previo, alcanzando en ambos casos su nivel más alto desde junio de 2013.

Por tanto, la factura va a ir creciendo hasta final de año por encima de las previsiones primigenias, que no contaban con un impulso tan brusco de los tipos de interés, pendientes también denuevos incrementos por parte del Banco Central y de la prima deriesgo, que aún se mantiene en márgenes aceptables, sobre los 113 puntos básicos.

Sinembargo, otros nubarrones se asoman en el horizonte. Además de que el bono a 10 años roza ya el 3% de rentabilidad, Calviño debe estar muy pendiente de la evolución de la inflación, va que una gran parte de la cartera de deuda se acumula en bonos ligados al IPC europeo, alrededor de 75.000 millones de euros, casi el 5,7% del total en circulación, que será mucho más caro de amortizar según la previsiones inflacionarias a corto y medio plazo, con una inflación anual prevista en la UE del 6,8% este año, que va camino de superarse según las últimas estimaciones. Muchos analistas defienden ya que la previsión de inflación del 3,5% en 2023 y del 2,1% en 2024 se queda también claramente corta y que ambos valores engordarán si la situación geopolítica no mejora. La consecuencia directa para las arcaspúblicas esque tendránque pagar más por esos bonos, tanto como suban los precios. En este tipo de bonos, lo que marca su valor es la tasa de inflación. Por ello, lo que el Tesoro debe pagarse al inversor debe ajustarse a la inflación que marque durante el periodo de amortización.

24 ECONOMÍA

## Podemos plantea ahora topar las hipotecas a tipo variable

Propone que el diferencial que se suma al euríbor no supere el 0,1% para rebajar la cuota entre 100 y 150 euros

Javier Gallego. MADRID

ParaPodemos no es suficiente con la creación de un nuevo impuesto para gravar beneficios extraordinarios de la banca (inició ayer su tramitación en el Congreso de los Diputados), sino que aspira a más y pretende también reducir los beneficios de las entidades financieras limitando la subida de las hipotecas de tipo variable. En concreto, laformación morada propone que, durante un año, los bancos estén obligados a ofrecer a sus clientes la posibilidad de acogerse a una reducción en el diferencial (el porcentaje fijo que suma al índice de referencia, que en España suele ser el euríbor), que no supere el 0,1% y sin que ello genere un aumento en el plazo de amortización del crédito.

Podemos ya ha remitido esta propuesta al PSOE con la intención de que se introduzca en el decreto del plan de contingencia que se prevé que se apruebe este mes de septiembre y, en paralelo, tiene la intención de tramitarlo como proposición de ley. Los socialistas, de momento, han aceptado «estudiar con cariño» la medida, aunque evitan ir más allá. Sí que es cierto que, teniendo en cuenta la cruzada de Pedro Sánchez contra el sector bancario, es un propuesta que tiene posibilidades de prosperar. También porque es un medida que puede beneficiar a muchos españoles: en estos momento, de las 5,5 millones de hipotecasvivasquehay, 4,1 sonde

tipo variable. También es cierto que la idea de los morados es que la medida solo beneficie a las familias vulnerables.

Paradeterminar las familias vulnerables, se tomaría como referencia los umbrales que se fijaron durante la pandemia para desplegar las moratorias hipotecarias y

El PSOE acepta estudiar «con cariño» la propuesta, pero evita detallar si la respaldará de arrendamiento. Según las estimaciones de los morados, esta medida permitiría reducir la cuotamensual de los hipotecados en tomo a 100 y 150 euros. Cabe recordar que, ahora mismo, la hipoteca media a tipo variable se ha encarecido más de 200 euros desde que empezó a subir el euríbor, que regresó a terreno positivo en abril tras seis años en negativo y ha superado ya la barrera del 2%. En estesentido, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, adujo ayer que la propuesta tiene como objetivo aliviar a las familias vulnerables, pero también evitar una ola de impagos ante las dificultades económicas.

Entre los grupos de la oposición, la medida tampoco ha convencido excesivamente, salvo en Bildu. Mertxe Aizpurua se alineó con Podemos y aseguró que se deben «congelar» las subidas de tipos, pero matizó que debebeneficiar a todos, más allá de las «familias vulnerables». «El Gobierno no pue de ser e spectador y debe evitar que la banca vuelva a forrarse y debe proteger a las familias», aseguró. Esquerra se mostró más partidario de otra fórmula, como crear un fondo de rescate de hipotecas para las familias que ahora tienen dificultades para pagarlas. No obstante, Gabriel Rufián ha querido ir más allá y aseguró que la mejor solución pasa por una renta básica garantizada en lugar de «cheques y bonos».

El PNV mostró muchas más dudasy Aitor Esteban consideró que es «otro parche más» y puso en duda que sea «jurídicamente viable». «Recuerdo tiempos en los que los tipos llegaron al 18%», señaló, sin querer tampoco relativizar la subida que hayahora y dando por inviable que ahora se llegue a esas cifras.

Finalmente, el PP tachó la propuesta de Podemos como «humo». La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, afirmó que es «generar falsas expectativas diciendo que hay soluciones fáciles a problemas complejos, buscando el titular populista». «Es un Gobiemo escacharrado, tendría que estar estudiando de forma seria y no generar humo y más humo para no afrontar la situación que viven los españoles en la cesta de la compra y las hipotecas», afirmó la dirigente popular.

Con la medida, Podemosempuña nuevamente la bandera de las propuestas habitaciones mientras esperan la tramitación de la ley de vivienda, que sigue paralizada pese a que han exigido que debe estar aprobada en las próximas semanas, antes de negociar los presupuestos de 2023.



Con el eurí bor disparado, la cuota mensual de una hipoteca media se ha incrementado ya más de 200 euros

Prohibir los vuelos privados y una tasa a los billetes aéreos ▶El grupo Más País ha propuesto prohibir o limitar el uso de aviones privados para usos no oficiales, reducir la oferta de vuelos peninsulares a distancias cortas que tengan alternativa por tren, una tasa para viajes frecuentes en avión y obligar a poner instalaciones de autoconsumo en grandes superficies. La formación liderada por Íñigo Errejón incluye estas medidas en una

batería de propuestas que ha enviado al Gobierno para incluirlas en el futuro Plan de Contingencia y afrontar la crisis energética. La tasa creciente a aplicar sobre los viajes frecuentes en avión entraría en vigor a partir del segundo vuelo anual. También quiere obligar a las grandes empresas a asegurar opciones de transporte colectivo gratuito al centro de trabajo.

| LA BOLSA              |                   |                  |         |          |                    |                                       |            |               |              |        |                 |                  |            |                     |          |                   |            |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------|----------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------|-----------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|------------|
|                       | IBEX 35<br>Madrid | Madrid París     |         |          | TSE 100<br>Londres | DAX DOW JONES<br>Fráncfort Nueva York |            |               | k Nueva York |        | NIKKEI<br>Tokio | PETRÓLE<br>Brent | 0 1        | EURÍBOR<br>12 meses |          | ORO<br>Dólar/onza |            |
| Cotiz.                | 8.064,00          | .064,00 6.245,69 |         |          | 7.385,86           | 13.188,95                             | 31.562,70  |               | 12.237,72    |        | 28.614,63       | 92,43            |            | 2,075               |          | 1.702,79          | Cotiz      |
| Día                   | -1,59%            | 7                | -1,39%  | <b>T</b> | -1,17%             | -1,59%                                | -2,53%     | $\overline{}$ | -3,94%       | ▼      | 0,25%           | -1,57 %          | <b>T</b>   | 2,98%               | <b>A</b> | -1,27%            |            |
| Año                   | -7,46%            | _                | -12,68% | _        | 0,02%              | -16,97%                               | -13,14%    | _             | -25,01%      | _      | -0,62%          | -1,67%           | _          | 516,67%             | _        | -5,33%            | Año        |
| Allo                  | 1, 10 10          |                  | 12,0070 |          | 0,02.70            | 10,0770                               | 10,1110    |               |              |        | 0,0270          | 1,0170           |            | 010,0110            |          | 0,0070            | AIN        |
| IBEX 35 *Media sesión |                   |                  |         |          |                    |                                       |            |               |              |        |                 |                  |            |                     |          |                   |            |
|                       |                   |                  |         | Ayer     |                    |                                       | Última     |               | Ayer         |        |                 | Últi             |            | 9                   |          | Ayer              |            |
|                       | Catización        | % Dif.           | Máx.    | Min.     | Volumen €          | (                                     | Cotización | % Dif.        | Máx.         | Min.   | Volumen €       |                  | Cotización | % Dif.              | Máx.     | Min.              | Volumen €  |
| ACCIONA               | 202,000           | 0.60             | 205,600 | 200,600  | 21.506.526         | CELLNEX                               | 36,880     | -4.58         | 39,310       | 36,880 | 35.901.519      | LAB. ROVI        | 46,000     | -2.95               | 47,620   | 45,880            | 3.565.880  |
| ACERINOX              | 8,848             | -3,70            | 9,238   | 8,832    | 10.375.020         | CIE AUTOMOTIVE                        | 23,020     | -2,95         | 23,660       | 22,880 | 956.050         | MAPFRE           | 1,728      | 1,35                | 1,731    | 1,701             | 8.089.738  |
| ACS                   | 23,040            | -2,00            | 23,610  | 22,940   | 12.121.716         | ENAGAS                                | 17.550     | -0.68         | 17.835       | 17,520 | 17267.078       | MELIA HOTELS     | 5,560      | -1.94               | 5,710    | 5,530             | 5.342.419  |
| AENA                  | 119,750           | -1,60            | 123,500 | 119,150  | 11.121.901         | ENDESA                                | 17,535     | -1,13         | 18,000       | 17,525 | 21.768.458      | MERLIN           | 9,060      | -2,89               | 9,410    | 9,025             | 6.899.539  |
| ALMIRALL              | 9,195             | -1,34            | 9,395   | 9,115    | 1.802.938          | FERROVIAL                             | 25,450     | -1,47         | 26,000       | 25,350 | 11.347.318      | NATURGY          | 26,730     | -1,87               | 27,470   | 26,560            | 10.790.024 |
| AMA DEUS              | 51,440            | -2,21            | 53,080  | 51,360   | 35.958.791         | FLUIDRA                               | 15,510     | -4,20         | 16,390       | 15,510 | 12.660.266      | PHARMA MAR       | 58,560     | -2,50               | 61,480   | 58,560            | 3.050.597  |
| ARCELORM              | TTAL 22,850       | -3,44            | 23,880  | 22,760   | 12104266           | GRIFOLS-A                             | 12,515     | 0,36          | 12,740       | 12,475 | 15.745.111      | RED ELECTRICA    | 18,145     | -0,96               | 18,540   | 18,140            | 22.072.434 |
| B. SABADEL            | L 0,738           | -3,27            | 0,769   | 0,726    | 30.654.893         | IBERDROLA                             | 10,815     | 0,05          | 10,985       | 10,760 | 103.118.969     | REPSOL           | 12,900     | -1,90               | 13,250   | 12,785            | 78.046.935 |
| B. SANTAND            | ER 2,575          | -2,39            | 2,654   | 2,543    | 107.640.509        | INDITEX                               | 21,950     | -1,92         | 22,570       | 21,940 | 84.570.414      | SIEMENS          | 17,950     | 0,00                | 17,985   | 17,930            | 26.349.133 |
| BANKINTER             | 5,672             | -1,39            | 5,858   | 5,592    | 20.600.532         | INDRA                                 | 8,050      | -1,65         | 8,285        | 8,050  | 4.417.719       | SOLARIA          | 21,400     | 2,74                | 22,150   | 20,930            | 28.797.889 |
| BBVA                  | 4,887             | -1,39            | 4,995   | 4,851    | 92.355.040         | INMOB. CO LONIA                       |            | -4,24         | 6,105        | 5,750  | 6.542.553       | TELEFONICA       | 3,950      | -0,33               | 4,012    | 3,948             | 48.924.798 |
| CAIXABANK             | 3,415             | -1,98            | 3,561   | 3,315    | 82162238           | IAG                                   | 1,247      | -4,26         | 1,316        | 1,247  | 16.894.978      |                  |            |                     |          |                   |            |

#### **Empresas**



Makro acaba de cumplir 50 años en España. En cinco años prevé abrir sie te plataformas logísticas y hasta cuatro tiendas más

#### Distribución

### Makro aspira a doblar su negocio en cinco años

Cerrará este ejercicio con récord de ventas de 1.500 millones de euros

#### R. L. Vargas. MADRID

Makro está de 50 aniversario y en plena transformación de su negocio en España. La compañía, que lidera el sector de la distribución mayorista a hostelería en el país, prevé cerrar el ejercicio con unas ventas de 1.500 millones de euros trascrecer un 33%. Una facturación que les llevará a unos beneficios «razonables» a finales de año

pese al incremento de costes, según aseguró ayer su consejero delegado (CEO) David Martínez Fontano, durante la presentación desu plan estratégico hasta 2027. Todo dependerá de si la Navidad va bien. Y Martínez Fontano cree que, después de hablar con los hos teleros y visto lo ocurrido este verano en el sector, irá bien.

El consejero delegado de Makro, que aseguró que el crecimiento de facturación ha venido sobre todo por el volumen de ventas más que por la inflación, explicó que la hostelería es «nuestro cliente objetivo» y el que debe llevarles al objetivo que se han trazado en su Plan Estratégico y de Transformación: ser el doble de grandes el 2027. Paralograrlo, la compañía apostará por la multicanalidad -venta online, distribución y tienda-con el objetivo de crecer en todos ellos empujados por las inversiones que tienen en cartera, sobre todo en materia delogística. Makrolevantará en los próximos cinco años entre cinco y siete plantas logísticas y de dos a cuatro nuevos centros

**25%** 

de las ventas de Makro vienen a través del canal online y de la distribución comerciales, según explicó Martínez Fontano, que no precisó el monto de la inversión y se limitó a asegurar que tendrán un coste «relevante». Supondrán el segundo periodo de inversión más relevante de Makro en España, añadió.

Pese a la presión que ahora mismo ejerce la escalada de preciosen cualquiercompañía, Makro considera que no es momento de recortar en las inversiones que deben garantizar su futuro crecimiento y beneficios y que lo suyo es ser cuidadosos con los costes. « Las inversiones deben garantizar precios competitivos para los clientes», dijo Martínez Fontano.

Aunque la compañía sigue otorgando gran importancia a sus tres canales de venta, su máximo responsable aseguró que su objetivo es lograr que la distribución y la venta online alcancen el 40% de sus ventas totales frente al 25% que representan en este momento.

#### Ortega realiza su mayor inversión inmobiliaria

Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex, ha realizado su mayor adquisición inmobiliaria al invertir alrededor de 900 millones de euros en siete adquisiciones en el sector logístico en EEUU. A través de su «family office», Pontegadea, el multi millonario gallego ha comprado cinco centros logísticos en los estados norteamericanos de Tennessee, Carolina del Sur Virginia, Pensilvania y Texas a Realty Income Corp. Estas transacciones se suman a las dos operaciones ya conocidas en Pensilvania y Wisconsin, que sumaban cerca de 180 millones. Hasta ahora invertía fundamentalmente en terciario (oficinas, hoteles y tiendas) y algoen viviendas.

#### ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL VERTIV SPAIN, S.A. (la "Sociedad")

Se anuncia, a los efectos legales oportunos, que el Accionista Único decidió el 30 de junio de 2022 reducir el capital social en la cifra de 15.038.000.€, hasta la nueva cifra de 1.000.000.€, con la finalidad de dotar la reserva de libre disposición.

Madrid, a 6 de septiembre de 2022 D. Enrique Valera y Martos, Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad

#### SERDETEC, S. L.U. (So cied ad Absorbente) y DESARROLLO Y NEGOCIOS DEL ATLÁNTICO, S.L.U. (Sociedad Absorbida)

Se publica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales, que el Socio Único de Serdetec, S.L.U., y de Desarrollo y Negocios del Atlántico, S.L.U., han acordado, con fecha 5 de septiembre de 2022, la fusión mediante la absorción de Desarrollo y Negocios del Atlántico, S.L.U., por parte de serdetec, S.L.U., con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes de obtener el texto Integro de los a cuerdo s ado ptados y los balance s de fusión; así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio

En Madrid a 6 de septiembre de 2022, El representante legal de Bergé y Compañía, S.A., Administradora Unica de Serdetec, S.L.U., y el representante legal de Bergé Marítima, S.L.U., Administradora Unica de Desarrollo y Negocios del Atlántico, S.L.U., D. Salvador Bautista Enciso y D. Pedro García Navarro, respectiva mente.

Las secuelas del coronavirus suponen uno de los mayores retos para los sistemas sanitarios pospandemia. Afectan a entre un 10 y un 20% de los que han pasado la infección, sobre todo mujeres entre 45 y 65 años

## 17 millones de europeos sufren covid persistente

Marta de Andrés, MADRID

lmenos 17 millones de personas en los 53 estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) padecieron «covid persistente en los dos primeros años de la pandemia», según ha revelado una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (EE UU) presentada en la en la 72ª Sesión del Comité Regional de la (OMS) para Europa, en Tel Aviv.

Asimismo, la organización alertó sobre que aún más millones de personas podrían sufrir esta afectación en los próximos años, por lo que los estados deben «tomarse en serio la situación posterior a la covid, invirtiendo urgentemente en investigación, recuperación v rehabilitación». De hecho, hubo un aumento del 307% en los nuevos casos de covid persistente, a causa del rápido aumento de infecciones entre 2020 y 2021.

Se aceptacomo covid persistente (o «long» covid) una serie de síntomas (más de 30) que persisten durante cuatro a doce semanas tras la infección por coronavirus (incluso en formas leves y asintomáticas) que no se pueden explicar por un diagnóstico alternativo. Concretamente, la OMS la define como «la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección por SARS-CoV-2, generalmente, tres meses después del inicio, con síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicars e con un diagnóstico alternativo».

Según el estudio, «las mujeres tienen el doble de posibilidades que los hombres de experimentar

#### CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA COVID PERSISTENTE

EN EUROPA A NIVEL MUNDIAL 145.000.000 Entre et 10%-20% de enfermos, en los dos de las personas que han pasado primeros años, por la covid desarrolla efectos a medio y largo plazo 17.000.000 afectados 53 Cambios Problemas Dificultad para respirar crónica

long covid», y «el riesgo aumenta drásticamente» cuando se tratade personas que han sufrido la infección de forma grave. En estos casos, una de cada tres mujeres puede padecerla, al igual que uno de cada cinco hombres. «Estos datos resaltan la necesidad urgente de más análisis, más inversión, más apoyo y más solidaridad» con los que la padecen, señaló Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa.

#### Doble de riesgo en mujeres

Talycomo explica la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia(SEMG) ylos colectivos de afectados «Long Covid Acts» en una encuesta, el covid persistente es «más frecuente en las mujeres (79%), deedadmedia-entre los 45 y los 65 años-, aunque también puede presentarse a cualquier edad y con síntomas persistentes más de seis meses».

Un buen número de investigaciones apuntan a que estas diferencias «pueden estar marcadas por el sistema inmunitario, que

#### Los ingresos por covid se acercan a su mínimo

La evolución de la

pandemia en España sigue mostrando una tendencia descendente, ya que el número de ingresos hospitalarios por la enfermedad ha vuelto a caer, y ya hay 2.662 pacientes en camas convencionales (recordemos que la menor cifra de ingresos registrada a causa de la covid hasta la fecha ha sido de 2.412). La ocupación en las unidades de críticos también se reduce, ya que ha pasado de 182 pacientes el viernes a 169, lo que supone un porcentaje de ocupación en las UCI del 1,98% (antes del fin de semana era del 2,13%).



La investigación presentada en Tel Aviv también cuantifica los afectados a nivel mundial con alguno de los síntomas más frecuentes de esta enfermedad -fatiga, dificultad para pensar o concentrarse, ortostatismo (una formade presión arterial baja que seproduce al ponerse de pie después de estar sentado o acostado), palpitaciones y dolor muscular y articular-en los dos primeros años de pandemia: 145 millones depersonas. Ante esta evidencia, los investigadores destacaron que es importante «saber cuántas personas se ven afectadas y por cuánto tiempo» para que organismos sanitarios y Gobiemos «desarrollen servicios asistenciales de rehabilitación y apoyo».

En otro paso al frente para protegera los afectados, la OMS también anunció la creación de una asociación oficial con «Long Covid Europe», una red de 19 entida-





Las personas con infección grave por covid tienen más probabilidad de desarrollar covid persistente

des de pacientes con sede en países de la región europea.

Visto en porcentaje, las personas que, una vez pasada la infección, desarrollan efectos a medio y largo plazo serían entre un 10 y un 20%. Una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que, en el mundo, a fecha 8 de septiembre, ha habido 607,4 millones decasos de covid.

Según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en nuestro país la padecen aproximadamente un 15% de los pacientes adultos contagiados, yentreun5%yun10%delos niños que han pasa do la enfermedad. La ministra de Sanidad, Carolina Da-

«Hay una necesidad urgente de más análisis, más inversión, más apoyo y más solidaridad»

Afecta a un 5-10% de menores que han pasado la infección, y aún no se conocen bien sus efectos

rias, defendió durante su intervención en la sesión anual de la OMS para Europa la necesidad de mejorar los sistemas de salud pública para que los países estén mejor preparados para hacer frente a posibles crisis sanitarias y que sean más resilientes ante futuras emergencias de salud.

Sin duda, en opinión de los expertos, la covid persistente será una de ellas, y requerirá de una mayor inversión, por ejemplo, en unidades poscovid, concienciación, un conocimiento entre profesionales sanitarios de los síntomas persistentes yentender mejor su fisiopatología y prevalencia en niños y adolescentes.

### Vacunar frente a la covid tras ovular evita alteraciones

La inoculación en esa fase del ciclo hace que no se alarguen las siguientes reglas

Eva S. Corada. MADRID

Fueron las redes sociales las que, en un primer momento, advirtieron sobre un nuevo posible efecto secundario de la vacuna de la covid sobre la menstruación. La Ciencia recogió el nuevo enfoque y de mostró que la vacuna frente al SARS-CoV-2 podía generar alteraciones en la duración o en el patrón de sangrado del ciclo menstrual.

Ahora, el análisis de más de 1.800 ciclos de 371 usuarias recogidos por una aplicación móvil ha permitido a investigadores del Instituto de Investigación de InteligenciaArtificial(IIIA-CSIC) liderar una investigación que muestra cómo la vacunación durante la fase lútea, es decir, después de la ovulación, podría evitar el incremento de la duración de la regla.

Tras los comentarios de las usuarias en redes sociales en los que se señalaban alteraciones en el ciclo menstrual tras vacunarse contra la covid, y ante la falta de datos, una aplicación de móvil parala monitorización del ciclo menstrual, denominada AppLunar, incorporó una nueva funcionalidad para registrar, de zarían estudios como éste».

manera voluntaria, la dosis, la marca y el país en que se había recibido la vacuna. Entre sus usuarias, se escogieron 371 perfiles anónimos que registraron al menoscinco ciclos menstruales consecutivos, y que en el momento de la vacunación se encontraban en el tercer ciclo. En total, se registraron 1.855 ciclos entre septiembre de 2020 y febrero de 2022.

«Se observó que las personas que se habían vacunado durante la fase folicular, es decir, antes de la ovulación, presentaban un incremento medio de la duración del ciclo de un día, mientras que las personas que se habían vacunado durante la fase lútea no presentaban incremento alguno», destaca Borja Velasco, coordinador del proyecto, que ha sido desarrollado conjuntamente por investigadores del IIIA-CSIC, de la Universidad de Ginebra, del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau y de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña. Entre las usuarias vacunadas en la fase folicular, el 11% experimentó un incremento de la duración del ciclo menstrual de más de ocho días, un valor significativo.

Estos resultados, que fueron observados en los diferentes tipos de vacunas, forman parte de «un tema importante, sobre el que aún haypoca evidencia. Sin la llamada de atención de los cientos de personas que notificaron estos cambios no se reali-



Un adolescente recibe la vacuna contra la coviden Barcelona



## El Papa clama contra la «insensata y trágica guerra iniciada» por Putin

Francisco aterrizó ayer en Kazajistán, la última república soviética que proclamó su independencia

#### T DOÑA ISABELA BARAIBAR MACHÍN

FALLECIÓ EN MADRID

EL PASADO 24 DE AGOSTO

a los 95 años de edad

Su familia y allegados que la querían no la olvidarán nunca.

Se celebrará una misa funeral el próximo 18 de octubre a las 20h en la parroquia Nira. Sra. de Covadonga (C/Francisco Silvela, 2) Antonio Pelayo. ENV. ESPECIAL

La «dombra» es lo más parecido a un laúd de dos cuerdas. Un milenario instrumento musical kazajo «símbolo de continuidad en la diversidad» que se convirtió ayerenla percha de Francisco para enganchar asus anfitriones en sus primeras palabras en Nursultán, capital del país de Asia Central, donde ha iniciado un viaje de apenas tres días para participar en el VII Congreso de Líderes de las Religiones mundiales y tradicionales.

Desde el Auditorio de la Sala de Conciertos Qazaq se erigió un avez más como la principal voz confesional de condena a la guerra que sufre Europa. «Vengo para amplificar el grito de tantos que imploran la paz, camino de desarrollo esencial para nuestro mundo globalizado», expuso Jorge Mario Bergoglio, trascondenar la «insensata y trágica guerra originada por la invasión de Ucrania». Se tratade una de las intervenciones más

contundentes del pontífice argentino contra los planes de Putin, con especial resonancia en tanto que Kazajistán fue la última de las repúblicas soviéticas en de darar la independencia en diciembre de

Además, el Obispo de Roma clama contra la guerra en la cita en la
que estaba llamado a encontrarse
con el patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, que se negó a participar
en debido a su apoyo más que explícito al «emperador» ruso. «Necesitamos líderes que, a nivel internacional, permitan a los
pueblos entenderse y dialogar. Y
para hacer esto es necesario la
comprensión, lapaciencia y el diálogo con todos. Repito, con todos»,
comentó Francisco.

Es norma de la casa, podríamos decir, que el primer discurso que el Papa pronuncia cuando visita un país marque las pautas del viaje en su conjunto. También sucedió esta vez en Kazajistán con este avance de las reflexiones que compartiráen los dos días que quedan.

#### «¡Qué grandes son las combonianas!»

Un Airbus A 330, a una velocidad de 950 kilómetros por hora, condujo al Papa hasta Kazajistán, país musulmán donde los católicos representan el 0,01 por ciento de la población. A pesar de sus dificultades para caminar y mantenerse mucho tiempo erguido, saludó a la prensa. La corresponsal de Cope, Eva Fernández, le entregó una «cuparola», un tejido típico de Mozambique que le hicieron llegar las misioneras combonianas en recuerdo de su hermana italiana asesinada la semana pasada por un comando terrorista. «¡Qué grandes son estas mujeres!», repitió por dos veces un pontífice emocionado.

Francisco, junto al presidente Kassym Jomart Tokayev

¿Elmensaje de referencia? « Nuestro mundo lo necesita con urgencia volver a encontrarla armonía», dijo.

A partir de ahí, defendió que «Kazajistán estácaracterizado por la capacidad de proceder creando armonía entre dos cuerdas paralelas: la tradición y el progreso, las dos almas asiática y europea que hacen de este país un taller multiétnico, multicultural y multi religioso único, revelando su vocación particular, la de ser país del encuentro».

#### Defensa democrática

Es cierto que en los últimos meses hansurgido en diversos puntos de este inmenso y muy próspero país manifestaciones de protesta por una injusta distribución de sus riquezas, fenómeno que el Papa no quiso ignorar. Por eso, alabó que «hayacomenzado un proceso de democratización dirigido a reforzar las competencias del Parlamentoyde lasautoridades locales; en términos más generales: una mayor distribución del poder». Es más, llegó as ubrayar que estereto soloserá posible con un «servicio concreto al pueblo» frente a «posibles extremismos personalismos y populismos».

Después de ser recibido con un modesto ceremonial en el aeropuerto de la capital kazaja en el 
que participó el presidente de la 
República, Kassym-Jomart Tokayev, Francisco recorrió los 13 kilómetros que debían conducirle al 
palacio Ak Orda, una imponente 
construcción concebidacomo expresión del dinamismo y poderío 
de la joven nación.

El recinto, donde fue recibido el huésped, es conocido como la Sala de los mármoles. El Papay el mandatario asiático, elegido en marzo del año 2019, mantuvieron una reunión privada de no excesiva duración para dirigirse al ano muy distante Sala de Conciertos, donde se habían congregado previamente los miembros del gobierno, las autoridades civiles y militares, representantes de la cultura y de la ciencia y todo el Cuerpo Diplomático.

El presidente –contrariamente a muchos de sus colegas que aprovechan la ocasión para incensarse– fue muy parco en sus palabras, destacando el difícil contexto internacional en el que se desarrolla la visita papal y ofreciendo a su país como «plataforma de diálogo, tolerancia y mutua aceptación en Asia central». LA RAZÓN • Miércoles. 14 de septiembre de 2022

SOCIEDAD 29

## Vuelve la pasarela MBFWM de la mano de 41 grandes firmas

En su 76 edición podremos disfrutar de una experiencia única en una de las citas más prestigiosas del año

#### María Caba Díaz. MADRID

Septiembre ya está aquí y con él la esperada y tradicional semana de la moda de Madrid. La Mercedes-BenzFashionWeekMadrid celebra su 76 edición por todo lo alto. Del 14 al 18 de septiembre la capital se viste con sus mejores galas para acoger en el pabellón 14.1 de IFE-MA MADRID y en distintos puntos clave de la capital los diferentes desfiles que se sucederán a lo largo de los días, en los que podremos ver las mejores propuestas para la colección Primavera/Verano 2023.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, esta edición acogerá a cuarenta y un firmas extraordinarias entre las que habrá diseñadores ya consagrados en el mundo de lamoda, como es el caso de Andrés Sardá, Duyos, Redondo Brand, JCPajares, Malne, Pedro del Hierro, Maison Mesa, Dolores Cortés, IsabelSanchís, HannibalLaguna, Duarte, Álvaro Calafat, Teresa Helbig, Ágatha Ruiz de la Prada, Aurelia Gil, Fely Campo, Ulises Mérida, Claro Couture, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite v Roberto Diz. Y otros diseñadores emergentes, con un futuro prometedor que mostrarán sus colecciones durante la pasare la Allianz EGO eldomingo: Evade House, Corsicana, Mush, Arturo dela Rosa, Boltad, Kollapse, Crack, David Moss, y Xvstrange, diseñador internacional de la pasarela de MBFW Tibilisi.

El nuevo calendario comenzará el 14 de septiembre, y traerá novedades yaque, por primeravez, será una jornada que dará inicio de forma exclusiva con los desfiles que conforman el Programa OFF de MBFWMadrid. Por distintos puntos de Madrid se mostrarán las colecciones de García Madrid, María Lafuente, Félix Ramiro, Roberto Verino, Teteby Odette, Pilar Dalbat, Nicolás Montenegro y Paloma Suárez, además de la nueva incorporación al calendario de Rafael Urquízar. El día previo, ESNE Escuela Universitaria mostrará su colección en un evento exclusivo.

Diecinueve prestigiosas marcas se han comprometido al patrocinio yapoyo de las distintas áreas yactividades que conforman las pasarelas, dando un gran impulso a esta nueva edición. Los patrocinadores principales serán nuevamente Mercedes-Benz, L'Oréal Paris e Inditex, los cuales se reafirman un año más ensu papel de apoyo ejemplar alamodaespañola. El Hotel Oficial será el recién inaugurado ThompsonMadrid, yMode Multiópticas y Royal Bliss como patrocinadores. Klarna, Rowenta, GHD, Marde Frades, Málaga de Moda, ESNE Escuela Universitaria y Clínicas Dorsia como firmas colaboradoras. Yfinalmente, la marca El Tío Claus, que también estará presente en el «Cibelespacio».

Todavía hay más. Y es que a lo largo del fin de semana se entregarán diversos premios y galardones otorgados por los distintos patrocinadores, enreconocimiento algran talento y esfuerzo de diseñadores y modelos, apostando también por los diseñadores emergentes desde hace más de una década.

Elsábado 17 lajomadase cerrará con la entrega del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección, como puesta en valor al mejor diseñador consagrado de la edición. También se hará entrega del Premio L'Oréal Paris ala Mejor Modelo que se otorgará a la mejor valorada de entre todas las modelos que desfilaránen IFEMA MADRID desde el jueves hasta el sábado.

Eldomingo 18 es el tumo del Premio Alliaz EGO Confidence in Fashion, cuyo galardonado será elegido entre los creadores que presentarán sus colecciones en el

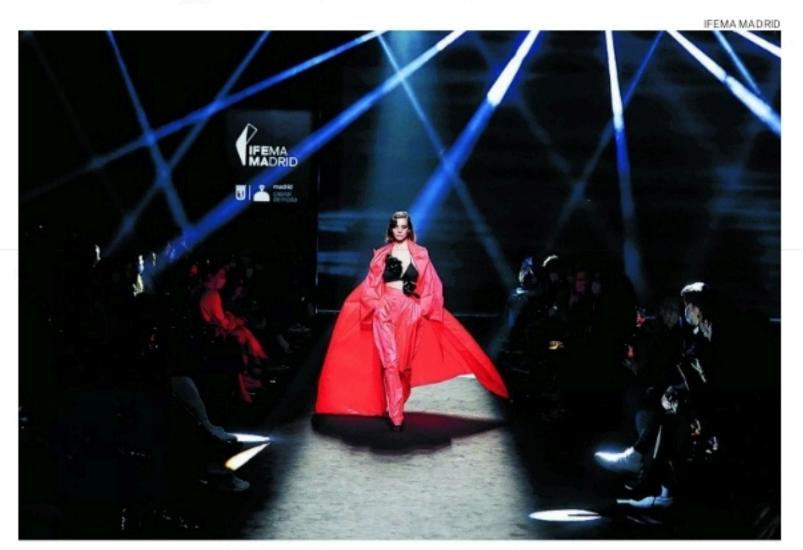

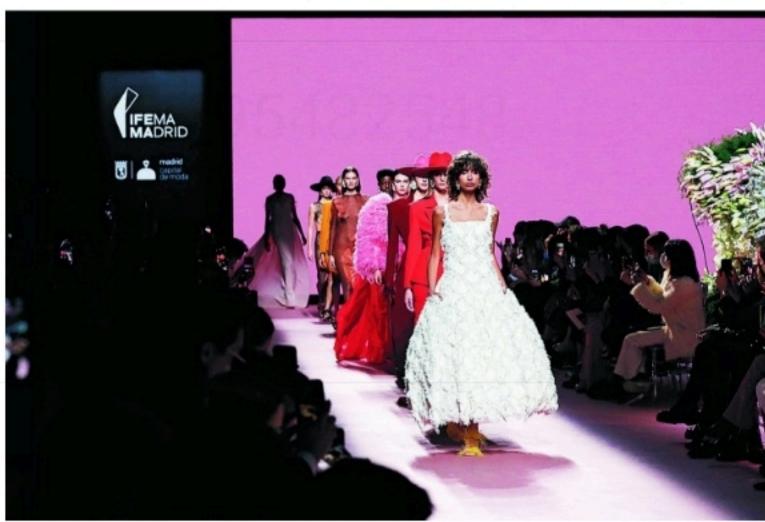

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Madrid se convierte en el mejor escaparate para promocionar la moda española de autor Showroom Allianz EGO, así como del PremioMercedes-Benz Fashion Talent al mejor diseñador de la pasarela Allianz EGO, galardón que celebrarásu 20ª edición en lapróxima convocato ria de MBFWMadrid.

En ediciones anteriores hemos visto cómo Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha sido siem pre un grandísimo ejemplo dereinvención para todas las pasarelas, apostando siempre por la innovación en sus desfiles y actividades, enriqueciendo así su propuesta de valor años tras año. Sus asistentes, además de disfrutar de desfiles de ensueño donde poder ver las nuevas colecciones y tendencias que regirán la temporada, son participes de experiencias únicas, don de la tecnología inmersiva de última generación se

pone a servicio de la promoción de la industria y hacen que disfrutar de la moda sea una evento único para recordar.

En esta 76 edición, todos los visitantes al «Cibelespacio» tienen una parada obligatoria en #Fashion Reel, una propuesta tecnológica que se podrá disfrutar en primicia en IFEMA MADRID. Todos los invitados tendrán asimismo la posibilidad de ser los protagonistas de un «reel» de quince segundos en el vídeo-call 3D único y exclusivo, que hará posible que desfiles al ritmo de la música de la pasarela virtual MBFWMadrid. Cada asistente recibirá su «reel» y podrá compartirlo en sus redes sociales, siendo parte del gran universo de MBFW-Madrid. ¿Te atreves a sumergirte en el mundo del «Cibelespacio»?

**30** SOCIEDAD

## Los combustibles fósiles, detrás de los desastres naturales sufridos este año

La ONU remarca que las catástrofes ligadas al clima se han multiplicado hasta por cinco

J.C. MADRID

Los desastres naturales marcan este año 2022. Desde las olas de calor en Europa a las inundaciones en Pakistán o las sequías en China, África y EE UU, «son el precio de la adicción humana a los combustibles fósiles» como el carbón, el gas o el petróleo, señaló ayer el secretario general de la ONU, António Guterres. «No hay nada de natural en la escala de estos desastres», subrayó Guterres, quien indicó que las catástrofes ligadas al clima se han multiplicado por cinco en el último medio siglo y causan unas pérdidas diarias de más de 200 millones de dólares. «Año tras año seguimos jugando al doble o nada con esta adicción, pese a que los síntomas empeoran y a que sabemos cuál



Vista del desierto de Tabernas (Almería) y el monte Alfaro

es la cura», volvió a incidir Guterres en un mensaje de vídeo durante la presentación de un nuevo informe sobre el impacto climático, coordinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Guterres, quien acaba de visitar Pakistán para ver los efectos que han causado las peores inundaciones del país en décadas, defendió que los países del G-20 son los que tienen que liderar la lucha contra el cambio climático ya que son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También subrayó que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que engloba a buena par-

LACAIXA

te de las economías más prósperas, tendrían que abandonar el uso del carbón como fuente energética antes de 2030, y que el resto del mundo debería hacerlo en otros diez años. «La actual política de 'combustibles fósiles para todos' debe acabar ya porque es una receta para un caos climático y un sufrimiento permanente», concluyó el portugués.

Un nuevo estudio publicado en la revista «Joule» demuestra que una transición rápida a la energía limpiaes más económica que una transición lenta o nula, y defiende que la idea de que volverse ecológico será costos o es «simplemente incorrecta», por lo que concluye que lograr un sistema de energía con cero emisiones netas de carbono para alrededor de 2050 es posible y rentable. El trabajo, revisado por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido), asegura que la transición a un sistema energético sin emisiones de carbono en torno a 2050 supondría un ahorro de al menos 12 billones de dólares en comparación con el uso de combustibles fósiles de la actualidad.

La investigación expone un escenario en el que todos ganan, en el que la rápida transición a la energía limpia da lugar a muchos menores costes del sistema energético que un sistema de combustibles fósiles.

## Acción del programa CaixaProinfancia de apoyo socioeducativo

La Fundación facilita modalidades distintas de kits para los contextos más vulnerables

L. R. S. BARCELONA

Cada mes deseptiembre, la vuelta al colegio impacta de forma significativa en los bolsillos de las familias con niñosen edad escolar. Los uniformes o ropa deportiva, los libros de texto, el material... suponen un importante desembolso, que algunos hogares ni siquiera pueden asumir, algo que resulta especialmente evidente en la actual situación, en la que la pandemia y la subida de los precios han

provocado un empobrecimiento de las familias.

Quizá, el no poder adquirir el material necesario para que sus hijos puedan acudir a la escuela en condiciones óptimas no es la mayor preocupación de estas familias más vulnerables, pero lo cierto es que no tener la posibilidad de acceder de forma normalizada a la educación y a los diferentes recursos y materiales educativos necesarios puede impactar en el proceso de aprendizaje a desarrollar por los niños y los adolescentes.

#### Procesos de escolarización

En este contexto, el programa CaixaProinfancia delaFundación «la Caixa», que fundamenta su labor en la premisa de que las condiciones del entorno influyen directamente sobre los procesos de



Ningún alumno sin el material necesario para ir a clase

escolarización y, por lo tanto, los niños y adolescentes queviven en contextos más vulnerables tienen más riesgo de caer en el fracaso escolar, ofrece a las familias más vulnerables apoyo socioeducativo, que, entre otras cosas, se concreta en refuerzo escolar, logopedia, psicomotricidad, atención psicológica, pero también equipamiento escolar, gafas y alimentación.

En esta línea, este curso el programa ha acompaña do en la vuelta al colegio a 61.174 niños y adoles centes en situación de vulnerabilidad y a 37.482 familias, y ha entregado 54.367 kits de material a todos los escolares mayores de 6 años que forman parte de CaixaProinfancia.

Existen en total tres modalidades distintas detipología dekitsen función del ciclo educativo de cada beneficiario-preescolar, primaria y luego secundaria-, pero, a grandes rasgos, éstos constan de una mochila; un estuche, el cual incluye un bolígrafo multicolor, lápiz, goma y sacapuntas; lápices de colores; rotuladores fluorescentes, una libreta A4, un juego de reglas y, en el caso de los más mayores, también cuentan con un compás, una calculadora científica y fundas archivador ecológicas.

El Programa CaixaProinfancia distribuye este material a las familias más vulnerables através de las más de 400 entidades sociales de toda España que desarrollan dicho programa en sus territorios y, para ello, cuenta de la misma forma con la implicación de los centros educativos y de la propia administración pública.

## 1262

Tal día como hoy del año 1262 fueron tomadas Sanlúcar de Barrameda, Jerez y Cádiz. Tras la toma de Sevilla por parte de Fernando III el año 1248 toda la zona del Bajo Guadalquivir se sometió a Castilla mediante unas capitulaciones negociadas que respetaban la vida y la religión de sus habitantes, a partir de entonces llamados mudéja-

res. Sin embargo, las pobres condiciones de vida motivaron que toda la zona se sublevara. Reinaba ya Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando III, y ante la barbarie de los sublevados, que pasaron a cuchillo a todas las guarniciones, no tuvo más remedio que reconquistar y expulsar del país a toda la población musulmana. POR JULIO MERINO



Aires mexicanos El Circo del Sol vuelve a Madrid con «Luzia» La compañía canadiense Cirque du Soleil regresa a Madrid tras el parón por la pandemia con «Luzia», una historia inspirada en el folklore mexicano, creando un espacio imaginario que transporta al público a un lugar entre los sueños y la realidad, en un evento único que integra por primera vez el agua como elemento artístico dentro de una producción de carpa y con una serie surrealista de sorpresas visuales y de números acrobáticos que quitan el aliento. Podrá verse del 5 de noviembre al 8 de enero, de miércoles a domingo, en la Gran Carpa del Escenario Puerta del Ángel ubicado en el Recinto Ferial Casa de Campo.

#### Energía Iberdrola México, Premio GPEA a la gestión empresarial

Iberdrola México ganó el Premio a la Excelencia en el Desempeño Global (GPEA) 2022, en su máxima categoría «World Class», que otorga la Organización Asia-Pacífico para la Excelencia, por su «gestión empresarial». Con 21 años de presencia en el país, Iberdrola México cuenta con una plantilla de 1.300 colaboradores, el 99 % de ellos mexicanos. La compañía energética tiene una capacidad instalada de más de 11.000 megavatios (MW).



Obituario Just Jaeckin (1940-2022)

#### Director de la película «Emmanuelle»



ust Jaeckin, el director de la película de culto erótica «Emmanuelle», ha fallecido a los 82 años tras una larga enfermedad, según inform ó la prensafrancesa, «Just Jaeckin murió tras una larga enfermedad, rodeado de su esposa Anne, escultora, ysu hija Julia, fotógrafa», explica el agente del cineasta en un comunicado recogido por «Le Figaro». El creador de la película más vista en Francia en el año 1974, para la que sevendieron cercade9 millones de entradas, manteniéndose en la cartelera de los principales cines de París durante treceaños, falleció ensu casa de Bretaña rodeado de su familia.

#### Recorrido mundial

Lapelícula cuenta las aventuras sexuales de una joven en Asia y fue la adaptación del libro homónimo, escrito por Emmanuelle Arsan y publicado en 1959. El filme tuvo un recorrido mundial tras su éxito en países como Japón y Estados Unidos. Jaeckin, nacido en Vichyen 1940, comenzó su carrera como fotógrafo de moda en los años 1960, cuando trabajó para revistas como «ELLE», «Marie Claire» o «Vogue».

Después de «Emmanuelle» trabajó en otras películas como «Gwendoline» y «Histoire d'O» que no fueron tan bien recibidas por el público. Era además propietario de una galería de arte en París junto a su esposa, Anne Jaeckin, escultora.

# CyL

El Gobierno de Castilla-La Mancha se vuelca en la lucha contra los incendios **P. 34** 

#### Las caras de la noticia



Rocío Lucas Consejera de Educación

#### Dos mil euros de ahorro para las familias.

La gratuidad de la educación de dos a tres años durante este curso escolar, que se ampliará a los de uno a dos años el que viene, supondrá un ahorro de dos mil euros a las familias. Una medida que, además, ayuda a los padres a conciliar.



J. Carlos Suárez-Quiñones Consejero Vivienda

#### Ayudas para rehabilitar viviendas.

Acierta el consejero
de Medio Ambiente y
Vivienda al reclamar al
Gobierno de España que
aumente las ayudas de
los fondos europeos para
rehabilitar viviendas,
ante la inflación y el
aumento del coste de los
materiales.

## Mañueco, a los desencantados de Sánchez: «El PP es su partido»

El presidente de la Junta y de los populares de Castilla y León pide a los suyos que se movilicen para ganar las municipales y que haya unidad en torno a los candidatos

NACHOVAL VERDEZICAL

A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Fernández Mañueco junto a Núñez Feijóo, De Vicente, Paloma Sanz, Francisco Vázquez y De la Hoz, antes de la Junta Directiva del PP en Segovia

David Viejo. SEGOVIA

l PP de Castilla y León ya está manos a la obra pensando en las próximas elecciones municipales previstas para el mes de mayo próximo, con el objetivo de ganar estos comicios, recuperar algunas de las capitales de provincia importantes en manos de los socialistas, como Valladolid, Burgos o León y, sobre todo, contribuir otro poco para ayudar a Núñez Feijóo a desalojar de La Moncloa a Pedro Sánchez. «Estoy a tope y con más ganas nunca para liderar al PP de Castillay Leóny ganar en las municipales», decía el jefe del Ejecutivo regional, durante la Junta Directiva del PP autonómico que se celebraba en Segovia, con la presencia dellíder nacional del partido, en su primera visita a tierras segovianas como tal.

En su intervención, pedía a los suyos su implicación desde el minuto uno con el proyecto del PP y que se movilicen por toda la Comunidad «para ganar» y les reclamab a también unidad en torno al partido y en tomo a los candidatos que se decidan para llevar el mensaje y los valores de la formación.

«Debemos estar juntos, como siempre, porque la unidad es la clavepara lograrungran resultado electoral», insistía el líder regional de los populares.

Mañueco, además, se comprometía en tierras segovianas a presentar candidaturas en los 2.248 ayuntamientos de la Región y garantizaba a los afiliados y simpatizantes del partido que presentarán a los «mejores candidatos».

#### Un socialismo «muy caro»

Por otro lado, el presidente de la Junta cargaba duramente contra el PSOE de Sánchez, del que decía que «está costando muy caro a los españoles». «El sanchismo ha secuestrado al socialismo y el partido socialista de Sánchez hadejado de ser un partido reconocible para sus históricos dirigentes», señalaba el dirigente salmantino, para quien el presidente del Gobiemo «ha preferido someterse al chantaje de quienes quieren debilitar a España «por estar solo un día más

#### Nuevas medidas en movilidad y transporte

Durante la visita que los dirigentes populares hacían ayer por la mañana a la fábrica de equipamientos exteriores Plastic Omnium, el presidente de la Junta anunciaba que en las próximas semanas su Gobierno aprobará nuevas medidas para ayudar al sector del transporte y para mejorar la movilidad de familias y empresas. Fernández Mañueco aseguraba que estas medidas primarán tanto al transporte por carretera como por tren, sin competencia entre ambos. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo regional pedía a Sánchez que tenga a la automoción entre sus prioridades.

en La Mondoa». Por ello, Fernández Mañueco se dirigía a los que estén desencantados y molestos con el presidente socialista para decirles que el PP «es su partido». «Haymucha gente, a izquierda ya derecha, que está decepcionada con Sánchez, pero a esas personas les digo que la única alternativa seria, creíble y capaz de desbancar le es la del Partido Popular, donde cabemos todos», afirmaba, contundente, el líder popular.

Mañueco también tenía palabras de aliento para Núñez Feijóo, del que destacaba su experiencia y conocimiento de la España autonómico y de los problemas reales delos españoles, y le trasladaba el apoyo y el compromiso de los populares de Castilla y León para auparle hasta la Presidencia del Gobierno.

Igualmente, la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, como anfitriona, tenía unas palabras de respaldo también al proyecto de futuro del PP con el líder gallego, y, al igual que Mañueco, le transmitía que los populares segovianos «están listos» paradar la batalla y llevarle a La Moncloa. LA RAZÓN • Miércoles. 14 de se ptiembre de 2022

AUTONOMÍAS 33

## Nueva guía para la detección precoz del suicidio

La Federación de Salud Mental regional presenta esta nueva herramienta, avalada por el consejero Alejandro Vázquez



Elena Briongos y Alejandro Vázquez presentan la nueva guía

Javier Blanco, VALLADOLID

«Guíade Prevención del Suicidio». Es la nueva herramienta que ha presentado este martes la Federación Salud Mental Castilla y León, y que ha contado con el apoyo del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Un documento que ha sido elaborado por el equipo de psicólogos pertenecientes a la asociación Asovica Salud Mental Soria. La presidenta de la asociación, Elena Briongos señala baque

«la principal motivación que nos ha llevado a elaborar esta Guía es muy clara: el suicidio es un problema de salud pública y es totalmente prevenible».

Los datos asustan. En Castilla y León, durante el año 2020 se suicidaron 228 personas, y con una tendencia ascendente durante 2021. Yel 90 por ciento delos casos esta causa viene motivada por la depresión. Patrocinado por la empresa Jansen, la guía recoge un protocolo especializado de atención a la conducta suicida con varios objetivos concretos como son la detección precoz de intenciones suicidas; el aumento de la protección de las personas con elevadoriesgo desuicidio ogarantizar la mejor respuesta ante un intento de suicidio mediante el establecimiento de protocolos de actuación.

Elconsejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, explicaba que «todos po demos desempeñar un papel en el apoyo a las personas que experimentan una crisis suicida o las que están en duelo» y recordaba la puesta en marcha de la «Estrategia de prevención de la conducta suicida de Castilla y León 2021-2025», donde se han incorporado iniciativas a desarrollar en el ámbito sanitario, en el sistema educativo, en los servicios sociales y en medios de comunicación.

Desde Salud Mental se quiere reivindicar con esta iniciativa la necesidad de sensibilizar a los profesionales y sociedad sobre la trascendencia del suicidio, así como acabar con los mitos eideas erróneas que existen en tomo a esta realidad.

«Buscamos ampliar el conocimiento acerca de la conducta autolítica y facilitar la aplicación de estrategias depromoción, prevención y detección precoz, que redundenen la reducción de la incidencia e impacto de la conducta suicida además de reducir el sufrimiento de las personas que optan por quitarse la vida y de su entorno más próximo».

La presentación también ha contado con la participación de dos psicólogos de la entidad Asovica Salud Mental Soria, Natalia Briongos y Marcos Gómez, que han alertado que la pandemia ha sido elincremento de suicidio entre la población más joven de la Comunidad.



Gonzalo Santonja en la presentación de la campaña turística

### Castilla y León muestra su músculo turístico en el Reina Sofía de Madrid

El consejero Gonzalo Santonja anima a acercarse a la Comunidad este otoño

Javier Prieto. MADRID

Naturaleza, arte, gastronomía y mucha historia. Son las armas turísticas esgrimidas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte durante la presentación de la nueva campaña de promoción en el Museo Nacional Central de Arte Reina Sofía de Madrid. Allí, el consejero Gonzalo Santonja haido desgranando los encantos de la Comunidad, comolos espacios naturales protegidos como los hayedos del norte y sur o los castaños del paraje natural de Las Médulas.

Santonja se ha detenido en el rico patrimonio monumental de la Comunidad, desde sus castillos hastasus once catedrales, sin olvidar los centenares de iglesias, capillas, monasterios y ermitas repartidas por las distintas provincias.

«Además de una ricay variada naturaleza, la región posee uno de los más grandiosos patrimonios monumentales de España, con varios centenares de castillos, algunos de los cuales ofrecen al visitante la posibilidad de conocer, a través de su musealización, cómo era la vida en una época ya remota, o colecciones de arte, juguetes o semillas», ha destacado Santonja.

A ello se suma uno de los puntos fuertes de la Comunidad en otoño, como es el eno turismo, con una scuantas vendimias declaradas fiestas de interés turístico, a la que se suman nueve Rutas del Vino, certificadas por Avecin y que recorren las denominaciones de origen de vinos más conocidas, que van desde Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia, Toro y Zamora.

Santonja también ha añadido que la Comunidad cuenta con unadelasmejores despensas de Españay así lo avalan las más de medio centenar de productos reconocidos con alguna marca de calidad.

Delamisma manera, Gonzalo

#### Focaliza su promoción en tres exposiciones de arte sacro que se pueden ver en la Región

Santonja, ha querido recordar tres exposiciones que se vienen desarrollando en Castilla y León y que podrán visitarse durante los meses de otoño.

Una de ellas es «Renacer, la Catedral Transformada», en la catedral de Palencia a las que se suman «Salus», en la Iglesia en Alistey Alba, en el Santuario Mariano Diocesano Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices y «Teresa de jesús, mujer, santa y doctora», en el Monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes, en la provincia salmantina.

#### Sociedad

#### Vitigudino transforma su mercado de abastos en un espacio multiusos

Una inversión de 158.000 euros ha permitido reconvertir el antiguo mercado de abastos de Vitigudino (Salamanca) en un espacio multiusos, que permitirá acoger actividades de índole social, cultural o deportivo. El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, visitaba estas instalaciones, donde recalcaba «el compromiso de la Junta con la mejora de los servicios en los municipios».



34 AUTONOMÍAS

#### Castilla - La Mancha



El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ayer en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno

## Page destina un millón de euros a la lucha contra los incendios

Se prorroga el programa temporal de contratación de 21 profesionales para ejercer tareas de dirección

Laura Ramos. TOLEDO

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, informó ayer sobre el acuerdo aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno, en el que se prorroga el programa temporal de contratación de 21 profesionales para ejercer tareas de dirección de máxima responsabilidad en un incendio forestal «continuando la apuesta del Ejecutivo del presidente García-Page por afianzar el dispositivo del Plan Infocam y su profesionalización».

De esta forma lo manifestó en la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, donde explicó que esta ampliación supone una inversión de casi 275.000 euros por lo que, sumado a la inversión inicial para estas contrataciones, se destina casi un millón de euros al año en personal técnico que ocupa mandos de dirección en las emergencias del Plan Infocam y ya son 38 las personas cualificadas para ejercer tareas de dirección de máxima responsabilidad.

La distribución de estos técnicos se mantiene de la misma manera para la prestación de servicios de lucha contra incendios forestales dentro del marco general del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales (Plan Infocam). Así, de las ocho plazas para Ingenieros de Montes, se han distribuido tres en el Centro Operativo Regional de Incendios Forestales (COR) y una en cada Delegación provincial de la Consejería; y de los 13 ingenieros forestales, tres plazas en el COR y dos en cada provincia. «Como ha quedado demostrado» a lo largo de esta campaña, enfatizó el consejero, «la lucha contra los incendios forestales en nuestra región

está en el centro de nuestras políticas desde el inicio de esta legislatura, con un dispositivo al que destinamos más de95 millones de euros, teniendo en cuenta que vivimos una situación de enorme vulnerabilidad para el medio natural en un contexto de cambio climático y sequía preocupante».

Escudero indicó que, al igual que en elresto de España, la región está sufriendo un verano especialmente complicado «con temperaturas muy altas, tres olas de calor casi consecutivas que se han prolongado a 42 días, casilamitad del verano, unido a una extrema sequía y con un futuro que se muestra incierto». «Estos meses, se ha propiciado un riesgo de incendios muy alto en nuestra región donde hemos tenido récords en el Índice

El gobierno regional subraya que el Plan Infocam es firme con un dispositivo activo los 365 días del año de Propagación Potencial por incendio forestal (IPP). Y, por tanto, es la demostración de que los fenómenos extremos causados por el cambio climático van a ser cada vezmás fre cuentes y simultáneos», manifestó el consejero.

Todo indica, apuntó, a un empeoramiento de estas emergencias «por lo que se requiere continuar apostando por contar con el personal técnico suficiente para garantizar la gestión de los incendios forestales tanto en prevención como extinción, desde la planificación, coordinación, contratación, supervisión y control ante cualquier situación que se nos presente».

De esta forma, continuó, «la apuesta del Plan Infocam es firme, con un dispositivo consolidado entre medios y recursos humanos, que se mantiene activo los 365 días del año, y donde es clave contar con un equipo humano potente a la hora de latoma de decisiones y gestionar un servicio público que es fundamental para la defensa del patrimonio natural».

María Rosa Lojo ingresará en la RAG como miembro de honor

Sandra Vázquez. ORENSE

La escritora María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954) ingresará en la Real Academia Galega (RAG) como miembrode honor el próximo miércoles 28 de septiembre en un acto en el que pronunciará el discurso titulado «Unha galega filla en Buenos Aires» en una sesión extraordinaria que se celebrará a partir de las 19:30 horas en el salón de actos de la institución, en ACoruña. El presidente de la RAG será el encargado de dar respuesta.

La Real Academia Galega nombró a María Rosa Lojo miembro de honor en el pleno celebrado a finales de diciembre de 2019, pero el ingresotuvo que aplazarse con motivo de la pandemia de la Covid-19. En un comunicado, la RAG destacó ayer de la académica electa cuenta con una destacada trayectoria tanto como experta en literatura como autora de una destacada obra creativa que la convirtió en «una delas escritoras argentinas más internacionales».

Asimismo, puso en valor que su voz está «profundamente vinculada a Galicia» — hija de padre gallego y madre castellana— y que la emigración y el exilio son constantes en sus textos autobiográficos y de ficción y en los ensayos de investigación, a la búsqueda de la restauración del legado gallego en el imaginario argentino como «imprescindible elemento fundado de su nacionalidad».

En este sentido, la RAG subrayó que con este objetivo la escritora desarrolla también «una tarea de divulgación constante» entre la colectividad gallega en Argentina y en foros especializados internacionales. María RosaLojo, doctoraenLetraspor laUniversidaddeBuenosAires, ha sido investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y en la actualidad es directora académica del Centro de Ediciones Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía, Letras.

#### El libro del día

«Historia(s) del cine» Jean-Luc Godard CAJA NEGRA

256 páginas, 20 euros

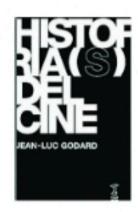

istoria(s) del cine» parte de un proyecto de conferencias dictadas por Godard en 1978. A partir de ellas, y en el curso de casi veinte años de trabajo de archivo y acumulación de documentos, el autor compuso este poema-ensayo. En la medida en que el cine está hecho de la misma materia que la historia (tiempo, proyección y recuerdo), es posible hacer una historia del siglo XX haciendo una historia de la gran pantalla. Godard excava en la memoria audiovisual y literaria de los tiempos, y reescribe el pasado mediante un procedimiento arqueológico que entrelaza estratos de textos y de imágenes.

No se puede hablar de Godard sin referirse a una de sus obras cumbre: «Al final de la escapada», de 1960

## Jean-Luc Godard, la muerte de la «Nouvelle vague»

#### Jesús Palacios

a historia del cine, el que fuera arte e industria por excelencia del siglo XX, se desvanece día a día ante nosotros, como si algún siniestro demiurgo estuviera borrando digitalmente, uno a uno, a sus protagonistas, en la gran foto de familia de sus mitos yfiguras emblemáticas. Ahoraleha tocado el tumo a Jean-Luc Godard porque, a pesar de su célebre axioma, la cruel existencia sí tiene un principio, un nudo yun desenlace, necesariamente en ese y no otro orden. Por supuesto, no es Godard el primermiembro que nos dejade la legendaria Nouvelle Vague, la Nueva Ola surgida a finales de los años 50 que revolucionó tanto el cine francés como el cine en sí, con su mirada de sesudos críticos de «Cahiers du cinéma» paradójicamente fresca e iconoclasta. De hecho, es prácticamente el último de ellos, de scontando a su aventajado alumno Luc Moullet, a la veterana Agnés Varda y al actor estrella por antonomasia del movimiento: el incombustible (en apariencia al menos) Jean-Pierre Léaud.

No cabe duda de que la muerte de Godard posee una especial resonancia, tanto por su papel, no siempre asumido voluntariamente, como cabeza del grupo, como por su compleja, variopinta yradical obra y personalidad. Si alguien encarnó el espíritua menudo contradictorio, pero siempre arriesgado de la Nouvelle Vague hasta la médula, fue sin duda el director de «Al final de la escapada» (1960).

Tan feroz es la impronta de su longeva, esquiva y desafiante carrera, que no es exagerado decir que, al menos durante cierto tiem-

po, el mundo de la crítica de cine, de la cinefilia yaún de la cinefagia, parecía dividirse entre quienes amaban (o aman) a Godard y su praxis del cine, y quienes lo detestan, incluso tanto o más como persona y personaje que como creador. Con Godard o contra Godard. Algo absurdo sitenemos en cuenta, precisamente, la compleja variedad de su obra, que abarca desde su revisión iconoclasta, pero al tiempo icónica de los géneros clásicos de Hollywood, a través del prisma modernista del Pop Art, la deconstrucción y la militancia política, hasta sus últimos y recientes experimentos en sayísticos, digitales, entre la no-ficción y la instalación audiovisual. Allí donde otros compañeros de la vieja Nueva Ola se bajaron del barco, en uno u otro momento, Godard siguió al timón, decidido, como un capitán intrépido, a hundirse con él.

Porque Godard, prácticamente el último mohicano de la original tribu cahierista, fue tanto motor como testigo de la evolución del lenguaje cinematográfico, de la modernidad a la hipermodernidad, contribuyendo profundamente a ella pero también llevándola hasta el extremo último de aquello que podemos seguir llamando cine. Por eso, su muerte se me antoja símbolo no tanto de la disolución de los revolucionarios hallazgos de la Nouvelle Vague al cine, como de la del cine mismo, tal y como lo conocimos. Vivimos un momento que no deja de recordar aquellos años 70 y 80 del pasado siglo en los que Picasso, Dalí, Rothko o Warhol desaparecieron de la escena, sin que nadie haya venido a sustituirlos. Tampoco nadie podrá sustituir a Godard ni al resto deesa Nueva Ola que talvez fue, sin que lo supiéramos, la última ola.

### Cultura

El líder por antonomasia de la revolución fílmica, exponente icónico del radicalismo formal, fallecía ayer con 91 años tras someterse a un suicidio asistido en Suiza y legar un estilo y atrevimiento como creador irrepetibles

# La última escapada de **Godard**

Sergi Sánchez. ARCELONA

ué sería más fácil, recurrir a los clichés del«padre de la Nouvelle Vague» o recordarlo como el viejo cascarrabias que no le abrió la puerta a Agnès Varda cuando esta fue a visitarlo a su domicilio suizo? ¿Qué sería más difícil, admitir que Godard fue el inventor del cine modemo o evocar cómo Truffaut le reprochaser «una mierda sobre un pedestal» después de que Godard le enviara una carta despotricando sobre «La noche

americana» y aprovechara para pedirle dinero? Fácil y difícil, Godard se nos ha ido bailando sobre sus opacidades, pero también sobre esalucidez que tien en los ermitaños, los que se sienten solos, los que hablan solos porque buscan una conversación con el mundo. En este mundo yano había espacio para sus monólogos: con la sabiduría por bandera murió por suicidio asistido, a los 91 años, confesándose agotado. Fácil y difícil. Una dialéctica como tantas otras, que acababan reduciéndose a una: la que uno de sus biógrafos, Colin MacCabe, llamaba «la lucha entre la imagen y el sonido», refiriéndose a su etapa militante, cuando visitaba

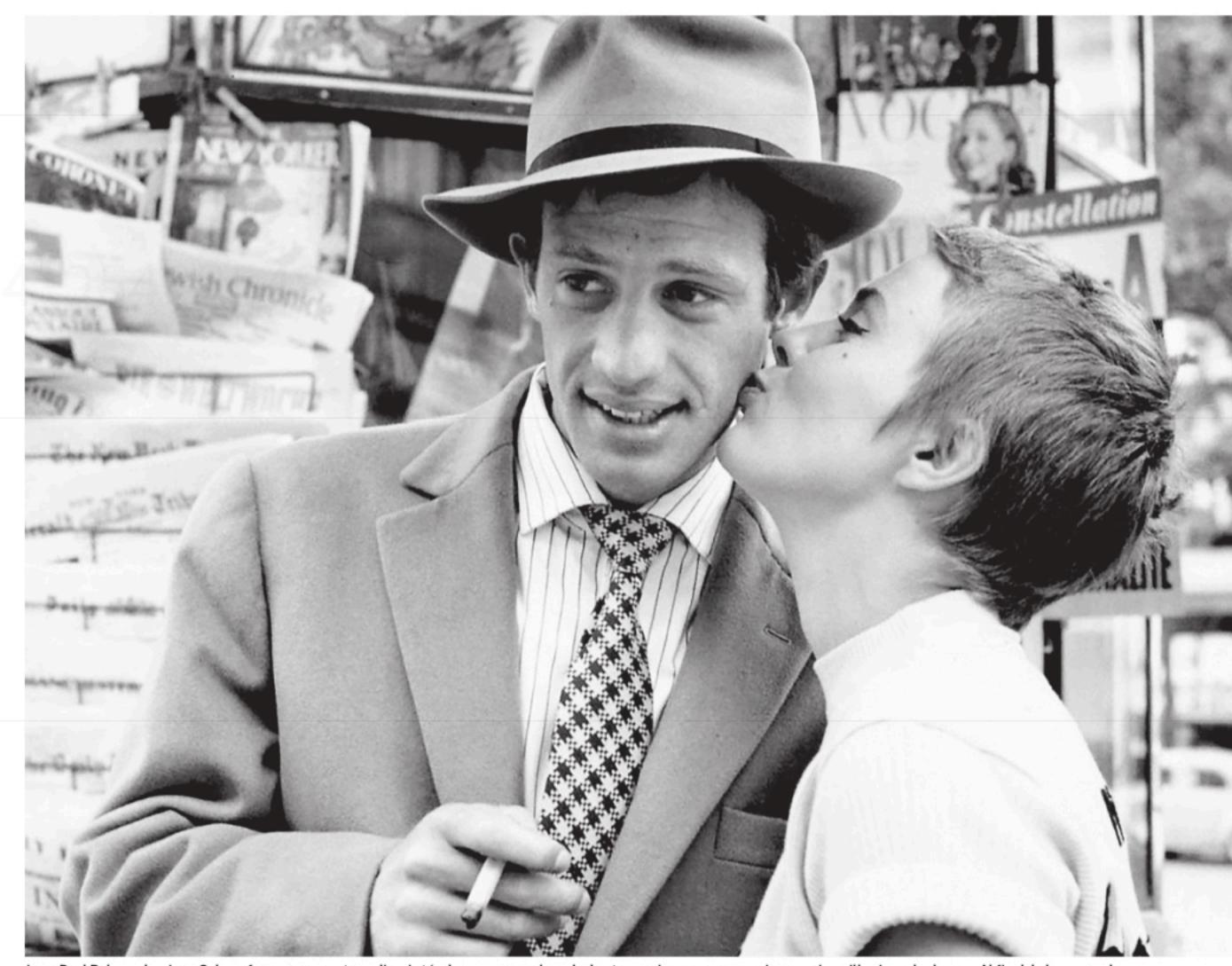

Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg formaron un extraordinario tándem amoroso plagado de atracos, juegos, persecuciones y cigarrillos inacabados en «Al final de la escapada»

«Intento que mis películas puedan ser escuchadas por los ciegos y vistas por los sordos», dijo Godard

«Qué es el arte sino aquello por lo que las formas devienen estilo», afirmó el cineasta



Palestina financiado por la Liga Árabe o cuestionaba a los acólitos de Daniel Cohn-Benditmientras se peleabacon los Rolling Stones. Una lucha que nuncade jó de alimentar, consus saltos de ejey sus colas musicales interrumpidas, con sus raccords quebrados y sus desincronizaciones; con una capay otra y otra sobre impresionándose en una búsqueda plástica que también era una búsqueda política.

#### Un verdadero romántico

Antes hablábamos del siglo XX, pero nos quedábamos cortos. A Godard siempre le interesó la tecnología, siempre supo que la historia del cine era también la historia de sus inventos asociados: las cámaras ligeras de 16 milímetros en la época de la Nouvelle Vague, la imagen electrónica en sus oscuros años-vídeo, la textura de las imágenes de un móvil en «Film Socialisme», la visión esteoros cópica en 3D en «Adiós al lenguaje», el sonido desplazándose porla sala como un tsunami devibracionesen «Ellibro de imágenes». «Intento que mis películas», decía, «puedan ser escuchadas porlos ciegos y vistas por los sordos». ¡Ah, Godard y sus imposibles! El cineasta de las paradojas: el cine sensorial abrazando al cine intelectual, el cine del cuerpo acariciando al cine del cerebro. Él, que en «Dos o tres cosas que sé de ella» supo ver en las formas que se producían en la superficie de un café espresso el origen del mundo y los límites dellenguaje, fue, habano mediante, un romántico.

Ese romántico lucía genética burguesa ypa saporte suizo, pero su proverbial cleptomanía le alejó de suspadresparaacercarle asufamilia adoptiva, léase la Cinemathèque Française y los jóvenes cachorros de la crítica de «Cahiers du Cinéma». Robar, claro, no era un acto de rebeldía sino de afirmación: cineasta delaintertextualidad, abrazólamodemidadreverenciandoel cine clásico, en un corta y pega de citas y modelos fílmicos a los que se añadía un vasto conocimiento de la cultura literaria, pictórica y musical. «Al final de la escapada», granéxito de público en su estreno, rasgó las vestiduras de la gramática del cine con su jovialidad crepuscular, con su amor por el cine de serie B y su fe en que todo estaba por(re)hacer. Decía que hacía cada nueva película en contra de la anterior, como si fuera supeor enemigo. Enemigos, los tuvo a millones: el capitalismo, el colonialismo, el Spielberg de «Lalistade Schindler», Jane Fonda... Inevitable tenerlos en una carrera que se transformaba cuando agotaba sus profecías, porque toda ideología, por muy radical que fuera, acababa decepcionándole. Y, sin embargo, de esa decepción siempre surgía un renacimiento de la confianza en las imágenes, incluso cuando, como hizo en varias ocasiones, vaticinó el fin delcine. Poco se habla de Godard como retratista de lo femenino, de su capacidad (y la de Raoul Coutard, uno de sus más fieles directores de fotografía) para captar el misterio del rostro de Jean Seberg, Anna Karina o Anne Wiazemsky como poseído por el espíritu de Griffith filmando por primera vez a Lillian Gish. Mucho se ha hablado de su etap a como orfebre del ensavo filmico, pero poco se recuerda que, a su lado, la colaboración con su pareja artística y sentimental, Anne Marie-Miéville, desde que se conocieron en 1971, ha sido capital. En esa continua reescritura de las imágenes y los sonidos, que escondía una reescritura de la Historia a la luz de la filosofía de Walter Benjamin, Godard no se cansó de redactar necrológicas que no eran sino recomienzos épicos. Cuando en esa obra monumental que son las «Histoire(s) du Cinéma» dedicaba unos memorablesminutos a la obra de Hitchcock para celebrar su genio como demiurgo-«Alfred Hitchcocktriunfó allí donde fracasaron Alejandro Magno, Julio César, Hitler, Napoleón...»-calificándole como el mayor creador de formas del siglo XX, decía: «Yquesonlas formas las que nos dicen finalmente qué hayenel fondo de las cosas. Ahora bien, qué es el arte sino aquello por lo que la s formas devienen estilo. Y qué es el estilo sino el hombre». Qué bello epitafio es cribió para sí mismo.

# La boca de Belmondo como símbolo godardiano

#### Lluís Fernández. VALENCIA

Al principio era Hollywood y su mitología. En ella concurrían al mismo nivel popular estrellas del star-system como algunos directores de cine elevados por la crítica francesa de Cahiers du Cinéma a una nueva categoría: la de «autores». Entre esos críticos estaba Jean-Luc Godard, intelectualizando el cine de gánsteres y subvirtiendo la forma industrial y estandarizada de rodar y montar una película: sin guión, improvisando y no respetando las reglas clásicas del montaje. Así dirigió «Al final de la escapada» (1960), considerada como algo más que su obra maestra. Este filme cambió laforma de entender el cine modemo, enfrentado radicalmente al canon del cine francés, el «cinéma de qualité», del «realismo poético» de la posguerra: estilizado, rodado con decorados que sublimaban la realidad y con una visión fatalista de la vida.

#### Improvisación y ruptura

Contra ese cine que François Truffaut llamaba el «cine de papá» se rebelaron los críticos de la Nouvelle Vague. En 1962, Godard sintetizaba los fundamentos de su forma de hacer cine: «Creo que yo parto del documental para encontrar la ver-

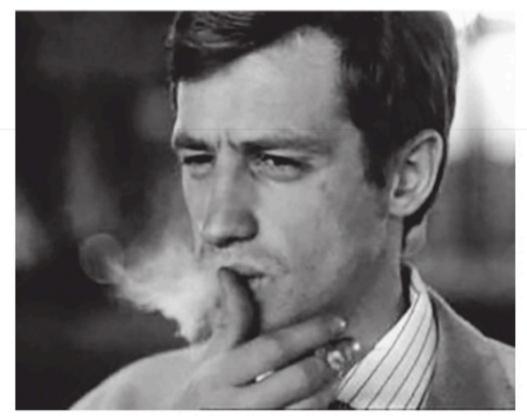

La famosa caricia de labios de Belmondo se inspiró en el cine negro

daddelaficción. Esa eslarazónpor la que siempre he trabajado con actores profesionales, y magníficos. Sin ellos, mis películas no serían tan buenas». En «Al final de la escapada» encontramos esos dos elementos esenciales de su estilo cinematográfico: tratar la ficción de forma documental y utilizar actores famosos para lograr una factura que por lo apresurado de la filmación, la improvisación y la ruptura con las convenciones narrativas lo habrían convertido en un filme amateur. Reconoció Godard que él creía que

estaba rodando «Scarface, el terror del hampa» (1932), de Howard Hawks, cuando en realidad hacía «Alicia en elpaís de las maravillas». De esa pasión por el cine negro norteamericano, y en especial por el actor Humphrey Bogart, nació el gesto de Jean-Paul Belmondo, repetido a lo largo de la película, de recorrer los labios con el de do gordo. Un gesto que tras cendió la imitación de Bogart y se convirtió en parte esencial de la mitología pop godardiana. Unido a su forma de fumar Gitanes delante del cine

donde proyectan «Más dura serála caída» (1956). Dos años antes, Godard había rodado con Jean-Paul Belmondo un monólogo: «Charlotte et son Jules» (1958), un ensayo para su primer largometraje, ideado por Truffautyrodado sin guión, que lo convertiría en una estrella internacional, pese alas reticencias de sumánager, que pensaba que el filme era tandesastroso que nunca se estre naría. Lo mismo pensabala actriz Jean Seberg, que acababade rodar «Buenos días, tristeza» (1958), de Otto Preminger, y desconfiabadelaanarquíadeGodard, opuesta sistema de Hollywood, hasta el punto de querer abandonar la película.

La mayoría de los nuevos directores de la Nouvelle Vague eran críticos de la revista «Cahiers du Cinéma» y, a su vez, los planteamientos de la Nouvelle Vague tuvieron su manifiesto en el Festival decinede Cannes de 1959, cuando Truffaut ganó el Premio a la dirección por «Los 400 golpes», Marcel Camus la Palmera de Oro por «Orfeo negro»y Alain Resnais presentó «Hiroshimamon amour». Tresformas contrapuestas de entender el cine de autor, que Godard remató un año siguiente con la libérrima «Al final de la escapada», cuya influencia fue esencial en el cine de la « Nueva ola estadounidense ».

### Cultura

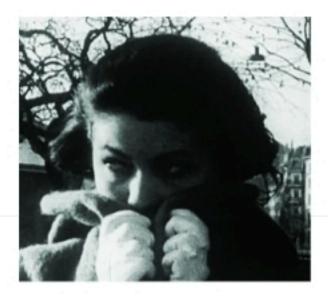

«Un femme coquette» (1955) Debut en las sombras

Sin aclarar nunca la razón, firmó este corto de 10 minutos rodado en Suiza como Hans Lucas. Sería su primer trabajo, apócrifo, como director y en él se intuía uno de sus grandes motivos: la obsesión con la mirada femenina.

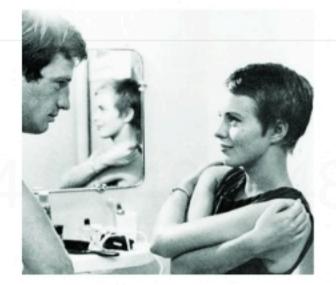

«Al final de la escapada» (1960) Dos buenos amigos

De la mano de su entonces venerado François Truffaut, que escribió el guion, Godard se lanzó al vacío del largometraje con el clásico de los clásicos, una carta de amor a la inocencia de Jean Seberg y al poder de seducción del mítico Jean-Paul Belmondo.



«Vivir su vida» (1962) Nace el enfant terrible

Con el mundo (y Anna Karina) a sus pies, Godard fracasó comercialmente con su primera aventura de formato monumental. El viaje a la prostitución de su protagonista, eso sí, le sirvió para definir su estilo, abrazando el formalismo.



#### Filmografía

# Un director autócrata, un autor revolucionario

Firmó más de un centenar de películas y compitió en Cannes, Berlín y Venecia, pero el padre de la «Nouvelle Vague» ocultó su primer trabajo durante años para dejar sin mácula una de las carreras más brillantes del séptimo arte



Tras abrazar el maoísmo desde el absolutismo de lo absurdo, Godard se fijó en un relato de Cortázar para intentar conectar con su anarquía cinéfila primigenia. El resultado, uno de sus ejercicios más libres de puro cine.

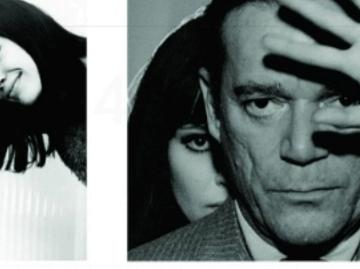

«El soldadito» (1963) Un maestro del cinismo

Fue, en realidad su segunda película, pero pasó tres años en un cajón de la censura francesa. Godard se deja llevar por el cinismo. Contra todo y contra todos se atreve a filmar una especie de comedia romántica con la Guerra de Argelia como telón de fondo.



«Lemmy contra Alphaville» (1965) Las fauces del animal político

Las inquietudes políticas del director salen a flote, por fin escapando de su comodidad artística, en una de las mejores películas de todos los tiempos. Ciencia ficción existencialista, poco sutil y antifascista, regalándonos a Eddie Constantine en gabardina.



«Yo te saludo, María» (1985) Polémicas absurdas

El mismo «Libération» que anunciaba ayer su muerte le censuró una entrevista entera, por atreverse a imaginar un mito de inmaculada concepción ligeramente distinto al bíblico. Se puede decir que justo aquí, abandonado, Godard se desentendió del gran cine.

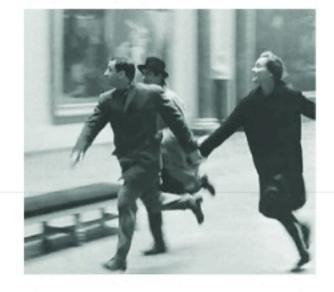

«Banda aparte» (1964) Tres son multitud

Desencantado con la burguesía joven que aplaude sus películas, Godard se entrega casi a la acción adaptando una novela de Dolores Hitchens. Para la historia del cine, el baile de Karina junto a Claude Brasseur y Danièle Girard.

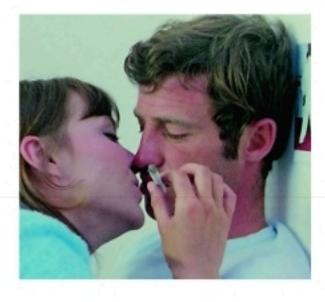

«Pierrot, el loco» (1965) La consagración de un genio

Rodando sin parar durante un lustro, el director decidió regalarse un retrato de vida, una especie de postal de costumbrismo matemático en el que, por fin, se define como autor. El logro le valió para competir en el Festival de Venecia.

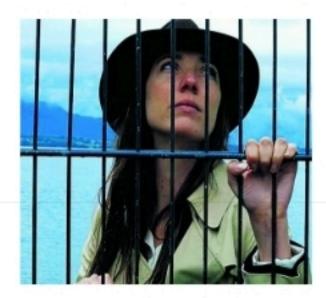

«Adiós al lenguaje» (2014) Un epitafio, un monumento

Aunque trabajó hasta sus últimos días, el epitafio de Godard es un filme de apenas 70 minutos en el que el primer gran genio de la «Nouvelle Vague» se «pierde» onanísticamente entre una pareja y un perro. Matías G. Rebolledo



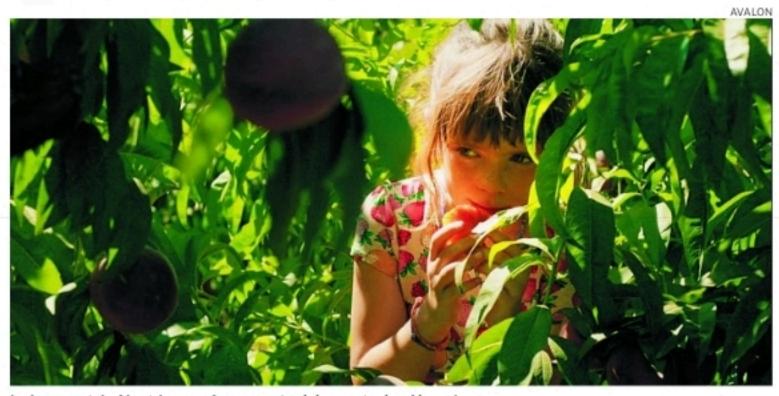

La joven actriz Ainet Jounou forma parte del reparto de «Alcarràs»

# «Alcarràs», de Carla Simón, en la carrera de los Oscar

La película de la catalana, Oso de Oro en el último Festival de Berlín, ha sido elegida frente a «Cinco lobitos» y «As Bestas»

Matías G. Rebolledo. MADRID

o hubo sorpresa. Atendiendo al clamor popular -con una gran recaudación de taquilla-, y a su éxito en el último festival de Berlín, donde ganó el Oso de Oro a la Mejor Película, «Alcarràs» ha sido la película elegida por los miembros de la Academia de Cine para representar a España en los próximos Premios Oscar, que se celebrarán en marzo de 2023. La película de Carla Simón se ha impuesto a un extraordinario debut, los «Cinco lobitos» de Alauda Ruiz de Azúa, y a la demostración Rodrigo Sorogoyen, con su «As Bestas», todavía pendiente de estreno en nuestro país.

El acto estuvo encabezado por Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine y en un encuentro en la sede madrileña del organismo, que protagonizó Carmen Maura (estrenará «Rainbow», de Paco León, en breves), el estamento más importante de nuestro cine desveló una elección que se antojaba obvia. No es tanto que «Alcarràs» tenga la nominación a segura da en la categoría más complicada de los Oscars como que, a juicio de muchos académicos, se trata del mejor largometraje del año. Falta por ver, todavía, si eso se traducirá tambiénen nomidel pulso férreo internacional de naciones de cara a los próximos niendo de manera aplastante.

Premios Goya, donde Simón podría hacerse con su segundo «cabezón» tras el que ganó a la Mejor Óperaprimapor «Verano 1993» en la edición de 2017.

#### Duras competidoras

Entre las competidoras ya anunciadas de «Alcarràs» se encuentran la checa «Vaclav», que pasará por elinminente Festivalde San Sebastián, la polaca «EO», «Decision to Leave» por Coreadel Sur o «Corsage», que probablemente competirá por Austria. Aunque todavía es pronto y queden los festivales de otoño por delante, la carrera este año parece mucho más abierta que la del año pasado, cuando «Drive My Car» se acabó impo-

#### En solfa

Momias vivientes, grandes que deberían retirarse

#### Gonzalo Alonso

Hace un par de semanas fue comentadísimo el artículo que publicó Jausto Romero en «Beckmesser». Se titulaba «Plácido, Barenboim, Pollini. Momias vivientes» y era muy duro pero, a mi parecer, absolutamente ajustado a la situación. Los hechos posteriores le han dado toda la razón. Sin duda Plácido ha sido un gran artista, un tenor que no llegaba al «do», pero lo suplió con una musicalidad fuera de serie, un fraseo inmaculado, una inteligencia canora sin par, temperamento y corazón... Será difícil encontrar un papel en el que haya sido el mejor, pero ha sido extraordinario en un basto repertorio. Como director nunca fue gran cosa. Este gran artista haría mejor en retirarse que ir pidiendo a la justicia argentina un certificado de no estar imputado en el proceso contra una secta. Cada paso que da es un error, desde aquella ya célebre declaración de 2020 hasta la carta reciente mente enviada al alcalde de Verona y a la intendente de la Arena, intentando disculparsey, alavez, pidiendo volver. El desastre en las dos galas programadas en su honor ha dado la vuelta al mundo.

Daniel Barenboim ha sido desastres del presente!

otro gran artista, un pianista formidable y un director con sus más y sus menos, pero con un pardegrandes «Tristan e Isolda» en Bayreuth. Quienes le hemos escuchado guardaremos en el recuerdo muchas de sus actuacionesfrente alteclado y conservamos como joyas únicas grabaciones como las primeras de sus sonatas beethovenianas o sus conciertos mozartianos. Los recientes problemas de salud deberían haberle hecho pensar que mejor no afrontar retos como la última cita salzburguesa, con escenas de los dos segundos actos de «Sansón y Dalila» y «Parsifal», pensadas para gloria de la estupenda Elina Ga-

Siempre guardaré en el recuerdo la impresionante «Hammerklavier» que ofreció Maurizio Pollini en Salzburgo en 1989. ¡Inolvidable! Demencial haberla vuelto a programar este verano, cuando ya sus facultades están muy mermadas. El mismo día del concierto tuvo que cancelar, supuestamente por un problema cardiaco que, posiblemente, estuvo causado por nervios ante un reto inviable. ¿Para qué enturbiar el recuerdo?

Plácido, nacido oficialmente en 1941; Barenboim y Pollini, nacidos ambos en 1942, deberían haber seguido el camino de Brendel, Fischer-Dieskau, Nilsson, Lorengar, etc. Una retirada siendo aún números unos, no arrastrándose por los escenarios, emborronando los recuerdos que de ellos tenemos y haciendo preguntarse al público más joven, cuando ahora les escucha, el por qué fueron tan admirados. ¡Menos mal que, posiblemente, dentro de décadas lo que que de sean sus grandes actuaciones del pasado y no los



### Cultura

Ulises Fuente, MADRID

s alguien en quien se puede confiar cuando se le vetocando el piano en absoluto silencio o delante de una orquesta. Confiar en que no tratará de aleccionarte o de ponerse solemne, sino que buscará de hacer accesible lo que algunos quierenquesea coto privado de cuatro entendidos. Por eso a Lang Lang (Shenyang, China, 1982) a veces le califican despectivamente de «estrella del pop del piano». Solo porque trata de acercarse y de conectar con las generaciones más jóvenes de aficion ados a la música no necesariamente clásica. Alguien con el que uno puede identificarse incluso sin haberse acercado a un conservatorio a menos de medio kilómetro. De ahí nace su nuevo proyecto, «The Disney Book», que arreglapara piano clásico algunas de las melodías más conocidas de la inacabable factoría de animación.

#### ¿Cuál es la historia de este proyecto?

Llevaba tiempo que riendo hacerlo. Es desafiante ir más allá de las expectativas que uno genera y esto lo suponía. Que ría llevar estos temas tan conocidos un poco más allá, po niendo técnica de piano, estilo y pensamiento detrás. Intenté mantener el nivel de técnica de cuando interpreto a Chopin, Ballard, Lizsto Debussy en el terreno de las composiciones de Disney, es decir, aplicar calidad artística a piezas de piano que ya la tienen pero a las que no se le reconoce.

#### ¿Qué era lo más desafiante?

Hemos tenido hasta 20 compositores involucrados en el disco durante cuatro años de trabajo. Fue muy exigente, que nadie piense lo contrario.

#### Alguien podría pensar: «Bueno, se trata solo de unas melodías infantiles, una mera adaptación». Pero no lo es.

No. Porque toda la música es nueva. La melodía puede que la conozcas, pero todo, desde el piano, hasta la orquesta y, por supuesto, los cantantes, son nuevas interpretaciones y arreglos. Es uno de los dos proyectos más difíciles de mi vida, a la altura de las «Variaciones Goldberg», de hace tres años.

#### ¿Qué quería conseguir?

La idea central era conseguir que los jóveneses cuchasen un pianista clásico... con la ayuda de las grandes canciones de Disney, cla-

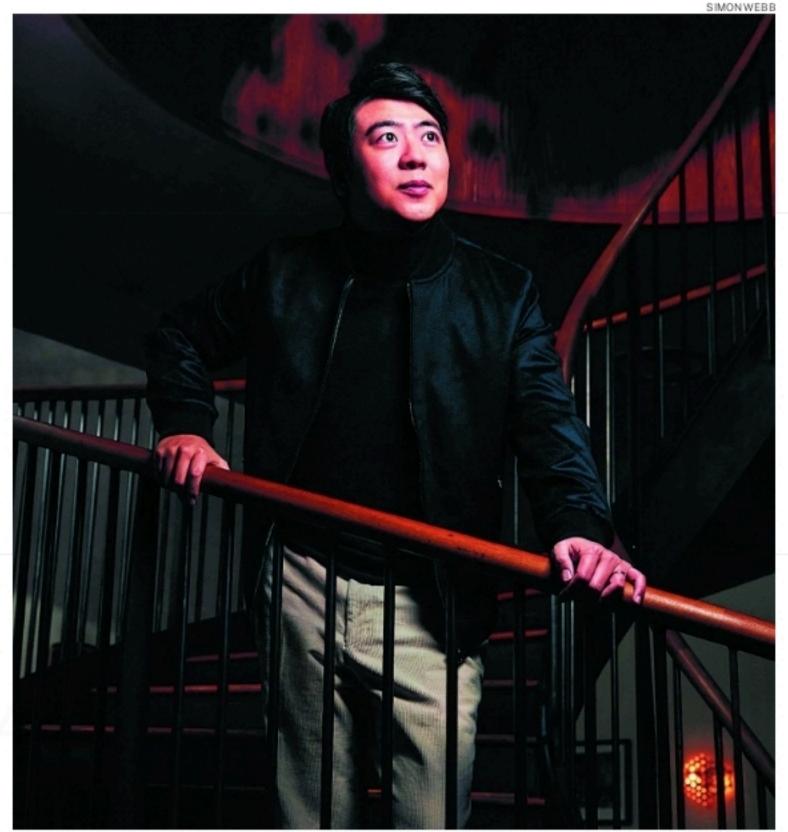

Lang Lang Pianista

# «Adaptar a Disney fue tan difícil como grabar las "Variaciones Goldberg"»

El pianista graba algunas de las melodías más conocidas de la factoría de animación, de «Pinocho» a «Encanto»

ro. Las composiciones son un puente porque, si empiezas por Mozart, a veces es duro. Pero todo el mundo conoce «Frozen» y «Mary Poppins».

#### ¿Cuál diría que es la calidad musical de las composiciones de Disney?

Los arreglos están al más alto nivel. Mira los compositores que trabajaron en esas películas. Son los mejores de diferentes generaciones. De muchos géneros y estilo, del mundo entero. Mira «Frozen» olas nuevas, como «Encanto». ¡Son increíbles! O «Soul», de hace dos años... es fantástica. « Mulan», que es una de las mejores composiciones románticas en estilo oriental que yo haya escuchado jamás. ¡O «Coco»! Lo escuchas y lloras. Si no te conmueves con las canciones de Disney, tienes un problema grave.

¿Cómo le inspiraron las películas de niño? Pues «ElRey León» es tan emocional... Me conmueve profundamente. Y «Cenicienta» y «La bella y la bestia». Son todas increíbles y me inspiraron muchísimo. Junto a «Transformers» o «Tom& Jerry», claro. De hecho, al principio traté de hacer un «proyecto de animación» pero si pones todas juntas el resultado no es bueno.

# ¿Era libre para elegir cualquier composición?

Las seleccioné yo al 90 por ciento,



La música ayuda. Si te haces amigo de un instrumento, te sientes menos solo y confías en ti mismo»

«¡"Mary Poppins" es increíble! Nunca vi esa película de niño y es la mejor música que haya escuchado!»

pero es verdad que luego me propusieron algunas y las acepté. Y qué bienhice. (Eleva lavoz) ¡«Mary Poppins» es increíble! Nunca vi esa película en China cuando era un niño. Cuando la mirérecientementey escuché la música, te prometo que me pareció la mejor música que haya escuchado nunca. Me volví loco. Es una pasada, son canciones tan buenas que no te lo pue des creer.

#### ¿Qué valores son buenos para los niños de esas películas?

Mi hijo tiene un año y medio. Y yo tengo curiosidad por saber qué clase de música le tengo que ofrecer. Y parece que las canciones folk y las de Disney son las mejores. Mi hijo adora bailar y estas canciones melódicas y rítmicas, le encantan. Son temas que abren tu corazón, te preparan para inspirarte.

#### ¿Escucha pop y rock & roll?

Me encanta Coldplay, avecesalgo de rap. También Alicia Keys. Por supuesto que no escucho todo. Tiene que ser algo que me toque el corazón. Tiene que ir profundo, si no, no me interesa.

#### Es una inspiración para los músicos jóvenes ¿siente alguna responsabilidad por ello?

Tengo una fundación que trabaja con más de 150 escuelas para introducir nuestro programa. Lo hacemos en lugares desfavorecidos alrededor del mundo con el objetivo de que sea parte de su educación y crecimiento. Queremos llevar la música dentro de la escuela. No «alfinal» de la escuela, sino dentro de ella.

#### ¿Cómo puede ayudar?

Abres una puerta. Una vez que te conviertes en amigo de un instrumento, te garantizo que te sientes menos solo, más confiado, y te metes en menos problemas. LA RAZÓN • Miércoles. 14 de septiembre de 2022

### Toros



José María Manzanares sale a hombros de Albacete

# **Manzanares** y la fiesta hueca en Septiembre

El alicantino se lleva una generosa salida a hombros y Cayetano un trofeo

ALBACETE. Sexta de feria.
Casi lleno. Tres toros de
Victoriano del Río, primero,
quinto y sexto, y tres de Juan
Pedro Domecq, desiguales de
presencia y juego, destacando el quinto.

El Fandi, de coral y oro, entera y descabello, (ovación); entera caída (ovación). Manzanares de corinto y oro, media (ovación): media tendida (dos orejas).

Cayetano, de rosa y oro, dos pinchazos y casi entera, (palmas); entera y descabello, (oreja).

#### Paco Delgado. ALBACETE

Se aplaudió con ganas lo hecho por El Fandi, que a pesar de la poca fuerza de su primer oponente, dio mucha fiesta desde que se abrió de capa, luciendo una vez más sus fabulosas facultades físicas en el segundo tercio. Luego anduvo templado, ayudando mucho al toro y procurando dar fiesta a la concurrencia, aunque su obra quedó solo esbozada, sin perfilar ni matizar con detalles. El cuarto, sin exceso de kilos, tuvo seriedad y cuajo, pero le faltó fuerza, siendo tramitado en el primer tercio con un leve picotazo, lo que compensó el granadino con hasta cuatro pares de banderillas en otra exhibición atlética. Y ahí acabó todo.

El primer toro de Juan Pedro Domecq se tapó por la cara y tampoco tuvo fuerza ni especial celo en los primeros tercios. En la muleta tuvo más afán embestidor si bien echaba la cara arriba dada su poca fortaleza. Manzanares poco pudo hacer más que lucir su estética.

Estética que precisamente volvió a brillar con el quinto al torear en redondo, con ligazón y remate, encelando en la tela a un toro que había ido antesmuy a su aire y al que exprimió por ese buen pitón derecho. Al natural apenassi lo intentó y hubo más enganchones de la cuenta, pareciendo excesiva su recompensa para parte de la afición manchega

Aunque de escasa energía, el primer toro de Cayetano fue repetidory tuvo codicia, sibien no se empleó alfinalde sus embestidas. Su matador clavó las plantas al suelo y ligó sin enmendarse en la primera mitad de un trasteo a menos, que al irse abajo el juan pedro bajó, asímismo, de intensidad y tono.

Tuvieron que ayudar los matadores al picador para que no fuese descabalgado por el sexto en una horrorosa ejecución de la suerte. Muy mal picado, echó la cara arriba y Cayetano, que no quiso irse de vacío, tiró por lo tremendo y su alarde y arrimón tuvieron premio. Esta tarde toros de Samuel Flores y Domingo Hernández para Morante, Ureña y Téllez.



### **Egos**

Diario de un viejo que le grita al televisor

Pedro, estrella de todas las estaciones

#### Jesús Amilibia

FelipeGonzález, que es un andaluz muy ocurrente, dijo aquella frase que hizo fortuna: «Los expresidentes somos jarrones chinos en un apartamento pequeño: nos pongan donde nos pongan, siempre estorbamos». El presi actual nunca será un jarrón chino, ni tansiquiera unbonsáijaponés: pasaráala historia como el protagonista a lo Tom Cruise de «Las cuatro estaciones», la miniserie que reflejará el trabajo diario en la Moncloay que emitirá Netflix en 2023, precisamente, oh casualidad, año de elecciones e incluso de excitaciones si Él marca paquete como se espera. Será, dicen los Bolaños, «un ejercicio de transparencia acorde a la democracia del siglo XXI». Toma ya. Además, transparencias. O sea, que no habrá destape, pero quizá sí camisetas mojadas.

El caso es que inicialmente solo se ofre cerán al público expectante dos capítulos. Una miniserie rácana. Una figura como Él, estrella de todas las estaciones, el Rey Sol, merece almenostantoscapítuloscomo «Amares parasiempre» o «Aquí no hay quien viva». Tienen previstos dos capítulos más parala siguiente temporada. Pero, ¿dónde estará Él ese año? De «Las cuatro estaciones», ¿vivirá el otoño de la caída de la hoja, el invierno del ahorro energético sin Falcon, la primavera de tertuliano de la Sexta o el primer verano lejos de Doñana? Prudentes, han decidido dejar en suspenso nuevas entregas, aunque probablemente Feijóo, en uno de sus gestos elegantes y generosos, no se opondría a su emisión. Mientras, Él seguirá invitando a la Moncloa a la gente (de 50 en 50) para que gocende su presencia en came escasamentemortal. Dicen las malas lenguas que el próximo grupo será de familiares del Gobierno, que también tienen derecho, claro. Y así salen en «Las cuatro estaciones», todos danzando al ritmo de Vivaldi.



Marlena Dúo musical

# «Suena fuerte pero somos un **referente LGTBI»**

Se trata del grupo revelación con más proyección del panorama musical actual CORTESÍA

#### Andrea Azcona, MADRID

an pasado solo cinco años desde que se dieran a conocer en los «talentshow» «XFactor Italia» y «Factor X España» como W-Caps. Ahora, reconvertidas en Marlena y con tan solo siete singles en el mercado, las madrileñas Ana Legazpi (voz) y Carolina Moyano (guitarra) se han convertido en el dúo femenino revelación de la música en España. Este fin de semana sorprendían a sus fans en El Patio Mahou, el espacio con el que cuenta Mahou para impulsar encuentros entre personas, que nos hacen vivir mejor.

#### ¿Cómo surge «Marlena»?

Ana: Después del confinamiento dijimos «nuevo proyecto, nuevo nombre, y a ver qué sale». Miramos en Google a ver qué significaba «Marlena» y para los italianos es como la diosa Venus, el empoderamiento femenino, la creatividad... y aparte, cuenta la leyenda que si tú pones «Marlena» en alguna canción o escrito, lo va a escuchar tu persona y va a venir hacia ti y estará contigo el resto de tu vida.

#### ¿Yhallegado?

A: Efectivamente, es una leyenda (risas).

# ¿Cuáles son sus referentes musicales?

A: Justin Bieber, me encanta.
C: También nos gusta mucho Bilie Eilish, Natalia Lacunza, Guitarricadelafuente, Rosalía...

#### En «X Factor Italia» coincidieron con el grupo del momento, Maneskin. ¿Mantienencontacto con ellos?

Carol: No. Teníamos muy buena relación, pero cada uno sigue su camino. Ellos nos enseñaron un poco de italiano y nosotras, un poco de español.

# Al igual que los italianos, ¿les gustaría ir a Eurovisión?

A: Eso nunca se sabe. Aunque en principio queremos centrarnos en nuestro proyecto y luego, tirarnos a la piscina.

#### ¿Guardan buen recuerdo de su paso por televisión?

C: Sí, nos ha dado muchas tablas, aprendimos mucho allí.

Sus letras hablande amor libre, empoder amiento... ¿se consideran un referente LGTBI? A: Es fuerte la palabra referente, pero sí. Lo vemos después de los conciertos, cuando vamos a saludar a los fans y nos dicen «he salido del armario por vosotras»; y que vengan sus padres a decírnoslo... mola. Yo con quince años hubiese agradecido muchísimo que hubiese chicas que en sus canciones escribiesen a chicas.

#### ¿Hacen falta más referentes?

C: El panorama va cambiando, hace diez años era inviable, pero cada vez hay más. Poco a poco se va asentando esa libertad en las letras.

#### Su último single se llama «Niñata», ¿lo son?

A:Depende de la época, pero muchas veces nos consideran unas niñatas por nuestra edad o por la música que hacemos...

C: También por nuestra parte rebelde, esa esencia nuestra. Aunque también tenemos nuestro lado sensible.

#### Otro de sus temas dice « Que te vaya bonito», ¿a quién se lo dirían actual mente?

A: A tanta gente... más bien «que te den» (risas).

C: A quien toque mucho las narices. A Donald Trump, por ejemplo.

#### ¿A quién le preguntarían si tiene «Fecha de curiosida d», como su canción?

C: A alguien co nocido, pero no se puede decir...

# ¿Qué proyectos tienen entre manos ahora mismo?

C: Estamos de giray el 30 de septiembre sacamos nuevo temacon muchas ganas, «Baila, Morena», muy festivalero.

A: Tambiénuna colaboración con una persona súper guay, pero no podemos decirlo aún.

### Cuerpos y almas

#### Britney Spears explota por la relación con sus hijos

La cantante reflexiona sobre lo dicho por su ex. Kevin Federline. quien señaló que ni Sean Preston, de 16 años, ni Jayden James, de 15, quieren mantener una relación con su madre. La cantante recuerda que ella «solía tener a mis hijos mucho más» que su ex marido: «La gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocan en lo negativo, pero desde que tenían entre seis y nueve años, los tuve el 70% del tiempo. No entiendo cómo es tan fácil para ellos, cortarme así. No lo entiendo». «Literalmente, ya no tengo ningún propósito. Eran mi alegría. Ellos eran mi todo. Espero verlos. Para eso vivo», insiste, «y luego de repente desaparecieron».



#### Ruth Lorenzo sufrió anorexia y bulimia

La separación de sus padres marcó un antes y un después en la vida de Ruth Lorenzo, que en su primer programa en «MasterChef Celebrity» confesó que desde entonces sufrió trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Ahora mantiene «una relación muy buena» con la comida.

#### Primera imagen de José Luis Gil tras el ictus

Diez meses después, ha sido una de sus hijas, Irene Gil, la que, a través de las redes sociales, ha querido compartir una fotografía suya dando el último parte sobre su actual estado de salud: «Mi padre está recuperándose en casa. Esto es lento y no hay nada que contar. Seguimos avanzando».

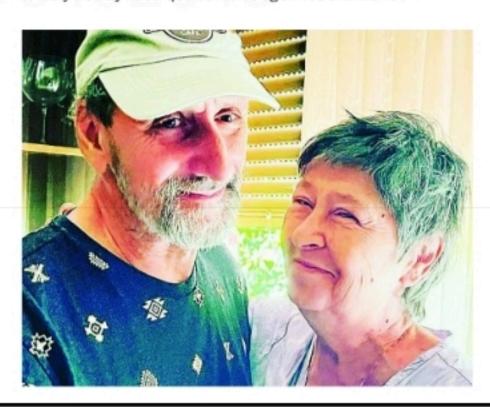



### LOTE 6 BOTELLAS

1BOTELA PUGNUS RESERVA BOBAL 2017 Murviedro - DO Utiel-Reguena (8,25€)

1 BOTELLA CLOS DE LÔM GARNACHA 2020 Clos de Lôm - DO Valencia (12,15€)

1 BOTELLA CERAMIC MONASTRELL BY PEPE HIDALGO 2019 Vicente Gandía - DO Valencia (25€)

1 BOTELIA ABADÍA SAN QUIRCE 6 MESES BARRICA 2020 Abadía San Quirce - DO Ribera del Duero (10€)

1 BOTELLA LA PLANTA 2020 Arzuaga - DO Ribera del Duero (10€)

> 1 BOTELLA PAGO DE LOS CAPELLANES JOVEN ROBLE 2020 Pago de Los Capellanes - DO Ribera del Duero (12,50€)



# Héroes españoles casi olvidados

# Así ganó Monterito la Laureada de la Legión

Luis E. Togores. MADRID

a voluntad lo es todo. El espíritu de sacrificio, el deseo de servir, de ser útil y la capacidad de vencer todos los obstáculos hacen del hombre un «animal» único y especial. El abuelo de Alberto Ruiz Gallardo, el famoso Tebib Arrumi (Ruiz Albéniz), era un médico que ejercía su profesión en Marru ecos al tiempo que era un notable escritor. Su larga estancia en el Protectorado español, un mundo básicamente castrense, le permitió tratarse de tú a tú con los jóvenes oficiales africanistas que combatían en Marruecos. Durante una visita a Madrid, Tebid Arrumi comí a con alguno de sus amigos sol dados en la tasca madrileña de Los Gabrieles, una casa de comidas barata, en aquellos tiempos, que sobrevive en la actualidad. Era raro que tantos soldados africanistas coincidiesen en Madrid, lo que sin lugar a dudas era motivo de celebración entre camaradas de armas y amigos de Marruecos. Asistían alacita Millán Astray, Franco, Liniers, Sanz de Larín, Rada, Franco Salgado, Sueiro, Candeira Sestelo... y el entonces teniente Montero Bosch.

Este último se lamenta bay se confesaba con el médico y escritor Ruiz Albéniz de que su carrera militar hubiese que dado cortada, siendo poco más que un niño, por un tiro de un moro que le había paralizado medio cuerpo. El Tebid Arrumi recordaba como Monterito tenía en aquella comida aún abierta la herida;

lo que le hacía sufrir más en el sentido espiritual que en el físico. Monteroignoraba, pero todos lo sabían en la Legión, que el pobremuchacho, tan bravo y tan lleno de espíritu legionario, tan patriota, iba a ir a parar al Cuerpo de Inválidos. Enuna esquinade la mesa se confesaba el joven teniente con Ruiz Albéniz: «Yo no soy envidioso, Tebib, pero... ¡qué mal rato paso cuando os oigo hablar de Pepe y Pablito [Valdés y Arredondo]! No tenía otrosmás amigos en todo el Tercio, y siempre andábamos a la greña sobre cuál de los tres atraparía antes la Laureada (...) Ellos dos laganaron yen la mejor lid, aunque ambos pagaron con su vida el

El teniente lo tenía todo para acabar en el Cuerpo de Inválidos, pero su decisión le llevó a hacerse con la máxima condecoración al valor del Ejército español

honor de llevarla en el pecho (...) Yo, ya no podré re alizar mi sueño. ¡Yo, ya soy un trasto inútil! Hoy mismo, cuando veía a todos mis compañeros de ilusiones y juramentos, hablar del porvenir de España; cuando escucho a Franquito sus palabras: "No nos separemos nunca, mantengámon os unidos, como hermanos que somos, como legionarios de corazón, porque tal y como veo yo las cosas, llegará un día en que en nuestras manos estará la salvación de España a la que una vez más tenem os que jurar dárselo todo, empezando por lavida y las ambiciones...". Cuando oía esto, te digo, Tebib, que estaba a punto de echarme a llorar (...) porque me sentía débil, inútil, incapaz de renovar mi juramento por impotencia del cuerpo y teniendo que unirme a este santo anhelo solo con el alma y el corazón. Yo séque esto mío no tiene curay que aquía cabó la historia militar del legionario Montero».

Ruiz Albéniz llamó a Franco, qui en acudió en socorro del almaheridade su joven oficial. Le llevó aparte. Hablaron un rato largo y cuando se separaron, Montero esta baradiante. Le preguntó el Tebib que le había dicho el Sharif, el jefe (así llaman a Franco los primeros africanistas): «Tú a curarte y si no a mantener alto tu corazón legionario; porque cones o basta, y coneso cuento y contaré si empre, porque y o sé que esté donde esté y como esté, cuando la Patria lo requiera, el capitán Montero, o el general, si llega, que sí llegará, a serlo, se portará como quien es... No meha dicho más, pero eso, saber que él cuenta conmigo, sea cual sea misituación, me bastay me sobra para vivir satisfecho, seguro de que no me considera nun trasto inútil, y que mis compañeros me llevarán adonde ellos vayan...».

#### Huida bajo mínimos

Cuando comenzó la guerra, Montero estaba en Santander; y, a pesar de tener un brazo inmovilizado y arrastrar una pierna, logró huir de zona roja y llegar hasta el cuartel general de Franco. Le recordó al ya Generalísimo la promesa de que le había hecho en Los Gabrieles. Franco cumplió y le dio el mando de la recién creada XV Bandera de La Legión. La XV Bandera, en el boletín oficial de 19 de marzo de 1939, Nº 76, obtenía por sus destacadísimas acciones entre el 23 al 30 de mayo de 1938, durante la reconquista y defensas de la posición Peña Aholo, en el Frente de Aragón, una Laureada Colectiva. Al frente de estos legionarios, de sus legionarios, estaba «Monterito», Montero Bosch, que, a pesar de su cojera, tomó al asalto las posiciones rojas, para luego mantenerlas

durante ocho horas deintenso combate frente a los numerosos ataques que lanzó la infantería frentepopulista apoyada por 40 carrosde combate. Su parálisis no leimpidió dirigir la defensa desde las trincheras. En la Peña deAholo su Banderaganó una LaureadaColectivayMonterito ganó su soñada Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración al valor que concede el Ejército español. Habíanacido yvividopara ser legionario y laureado.



Los Gabrieles es una tasca madrileña cuya historia se remonta a la primera mitad del siglo XX

TIEMPO 45 LA RAZÓN • Miércoles. 14 de septiembre de 2022

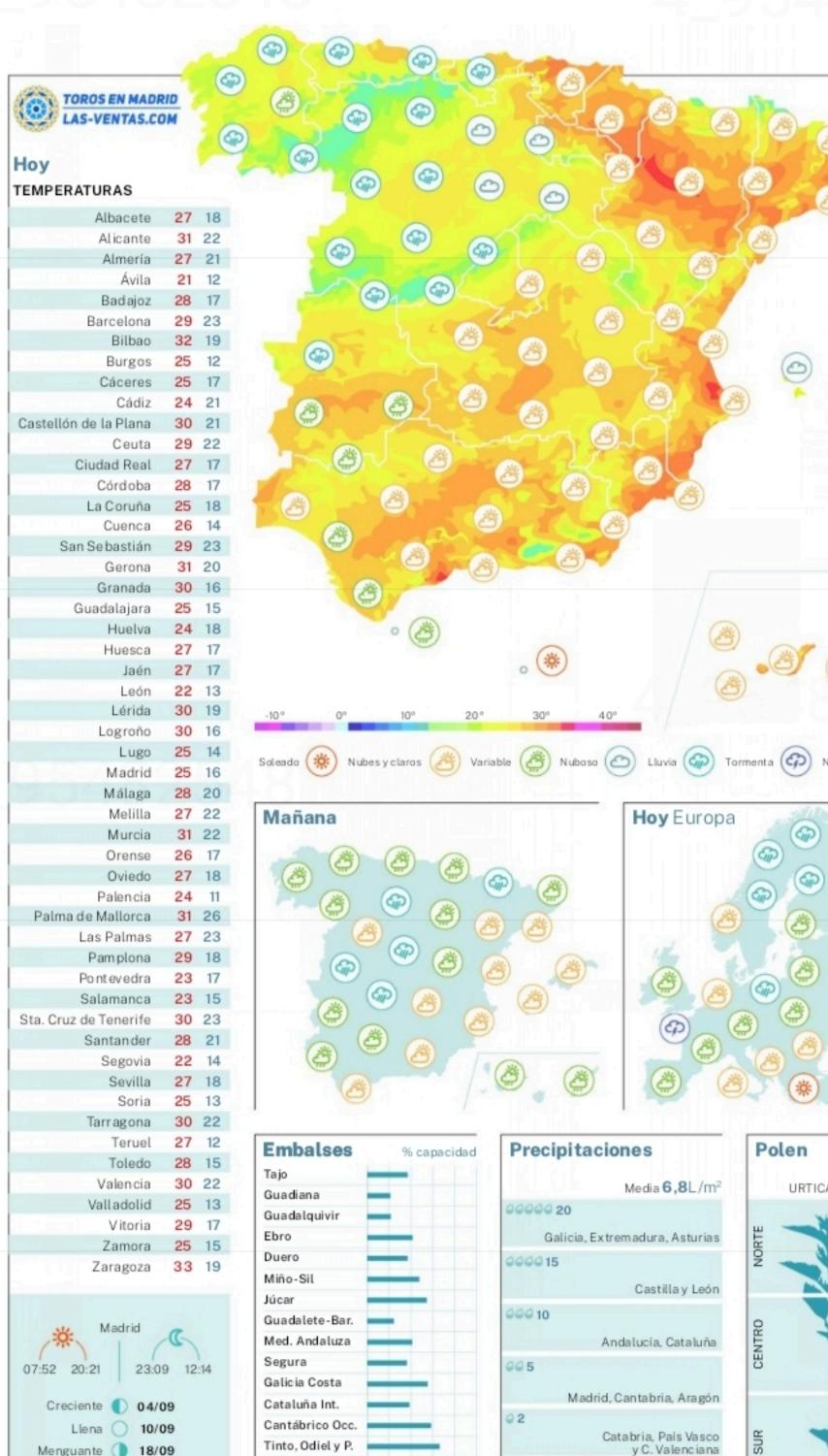

Menguante ()

18/09

Nueva 26/09

Cantábrico Or.

0 20 40 60 80 100

P. Vasco Int.

# El hombre del tiempo Borrasca hasta el jueves



#### Roberto Brasero

▼ oymiércoles esperamostambién lluvias en muchas zonas ■ de España, si bien generalizadas como las de ayer, quizá no tan abundantes. El norte de Huesca y de Cataluña las tormentas podrán ser fuertes a primeras horas y en algunas también esperamos en el sureste, sierras de Alicante, Murcia y Albacete principalmente. En estas zonas el tiempo tenderá a calmarse con el transcurrir de la jornada e irá desapareciendo el riesgo de fuertes tormentas. En Galicia y el oeste del sistema central sí pueden ser más persistentes las lluvias. Y en el resto del centro y oeste peninsular se espera otro día de nubosidadabundante pero precipitaciones débiles en general. Las temperaturas de primera hora serán algo más bajas en el interior de la península pero todavía será un amanecer relativamente cálido con mínimas de 12º en Ávila, Cuenca o Teruel y el resto por encima. Y las máximas bajarán en Cantabria y Bale ares.

#### A tener en cuenta



En España existen 11 especies de serpientes, tres de ellas viboras, las últimas de las cuales provocan entre 2.000 y 5.000 mordeduras y una o dos muertes al año, explica a EFE el presidente de la asociación ambiental Iberozoa, Antonio Martín Higuera, que señala que muere más gente por picaduras de avispa o mordeduras de perros.



La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) está trabajando para combatir la desinformación generada por noticias falsas y la proliferación de mitos en redes sociales que pueden lastrar la implementación de los proyectos de energía solar en España.

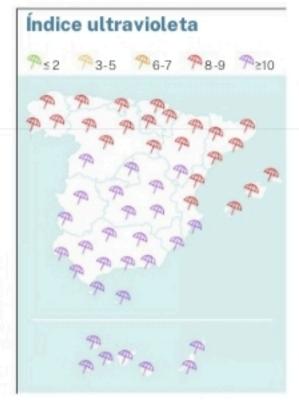



y C. Valenciana

Resto de comunidades

22 13

25 17

11

11

9

12

19

9

Alto
 Medio
 Bajo

22 18

29 17

20

17

16

20

27

25 15

Londres

Lisboa

Paris

Roma

Berlín

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

▶Undécimo Eurobasket seguido en el que la selección va a luchar por las medallas después de una soberbia reacción colectiva de un equipo que estuvo 15 abajo en el segundo cuarto. Espera Alemania

# Rudy y el ADN de España

Mariano Ruiz Díez. MADRID

on los Hernangómez, con Lorenzo Brown, con Garuba... como con los Gasol, con Navarro, con Calderón... y siempre con Rudy Fernándezy Sergio Scariolo. España vuelve a estar en las semifinales del Eurobasket, Desde 1999 no ha fallado nunca. Once tomeos y once ediciones peleando por las medallas con un botín de nueve metales. La excelencia competitiva como leitmotivvital. Finlandia asustó durante dos cuartos y provocó que apareciese la mejor versión de la nueva España, la que estáya donde siempre llegaron sus mayores. La defensa, la intensidad, la conexión Brown-Willy, el trabajo de todo el bloque y Rudy,

Programa

POctavos de final:
Alemania, 85-Montenegro, 79; Grecia, 94República Checa, 88;
España, 102-Lituania,
94; Finlandia, 94Croacia, 86; Eslovenia,
88-Bélgica, 72; Ucrania,
86-Polonia, 94; Turquía,
86-Francia, 87 y Serbia,
86-Italia, 94.

▶Cuartos de final: 1. Alemania, 107-Grecia, 96; 2. España, 100-Finlandia, 90; 3. Eslovenia-Polonia (20:30, Be Mad); 4. Francia-Italia (17:15, Cuatro).

Semifinales (día 16, 17:15 y 20:30): Alemania-España y ganador cuartos 3-ganador cuartos 4.

Final (día 18, 20:30): ganadores semifinales.

Tercer y cuarto puesto (día 18, 17:15): perdedores semifinales. siempre Rudy... España honra un pasado glorioso con un presente en el que se premian el compromiso y la personalidad.

La teoría apuntaba que el cruce ante Finlandia era la consecuencia de una muy notable primera fase. Con la cuadrilla delos júniors de oro el rival de los cruces daba bastante igual. Ahora ya no. El nivel de entrega y esfuerzo desde el principio del campeonato habían deparado un cruce de cuartos que hubiera firmado cualquiera en el cuerpo técnico, entre los jugadoresy en el entorno más cercano de la selección. Eso una Finlandia normal, la Finlandia de la que había prevenido Scariolo. El problema es que los nórdicos fueron en los dos primeros cuartos, sobre todo en el primero, lo más parecido que se ha visto a los Warriors. En parte por culpa de España.

Y eso sin que Markkanen (28 puntos y 11 rebotes) hiciera demasiado daño. Los jugadores estaban avisados: se trataba de frenar a la estrella o al menos de rebajar su impacto y que esa dedicación no conllevara la aparición de grietas en otras zonas de la defensa. Pues



Los jugadores celebraron en el centro de la cancha del Mercedes-Benz Arena la victoria ante Finlandia

| <b>E</b> spaña     | 100            |
|--------------------|----------------|
| <b>昔</b> Finlandia | 90             |
| Brown (10) 7       | Maxhuni (2)    |
| LArostegui (2) 7   | Salin (11)     |
| Parra (5) 7        | Huff (5)       |
| Pradilla (3) 5     | Jantunen (18)  |
| Willy (27) 9       | Markkanen (28) |
| Juancho (15) 8,5   | Little (6)     |
| Garuba (7) 7       | Madsen (13)    |
| Brizuela (14) 9    | Koponen (3)    |

Árbitros: Rosso (Fra), Horozov (Bul) y Baki (Tur), Eliminado Madsen, Técnicas a Scariolo y Pradilla.

Rudy (11)

Fernández (0)

Valtonen (4)

Incidencias: 4.000 espectadores en el Mercedes-Benz Arena. Parciales: 19-30, 24-22, 30-15 y 27-23.



las grietas se convirtieron en unos boquetes de una dimensión inquietante. A Markkanen le ataron en corto Parra, Juancho, Garuba, Willy en algún cambio defensivo... el problema vino por otro lado. Finlandia jugó a su habitual ritmo elevadísimo y mostró un acierto insultante. La jugada con la que concluyó el primer cuarto, un triple de Jantunen desde 17 metros, resumió la ambición y el descaro de los fineses. España dominó el rebote ofensivo y encontró con facilidad a Willy (27 puntos y 5 rebotes), pero la defensa fue un castillo de arena frente a un tsunami. Además, el ritmo del que se tenía que encargar Brown estuvo siempre en manos de Finlandia. Y por es o la desventaja llegó a dispararse pronto hasta los 15 puntos (22-Sin necesidad de un marciano Markkanen como el que se vio ante Croacia, España estaba desbordada. Los golpes llegaban desde demasiados flancos. Scariolo apeló a una defensa zonal que rebajó los daños. El talento de los Hemangómez en ataque hizo que el balance tras dos cuartos no resultara fatal (43-52).

El cambiollegó de la mano de la conexión Brown-Willy y del ritmo que empezó a marcar Lorenzo (10 puntos, 11 asistenciasy 4 rebotes). El dos contra dos entre el base y el pívot se convirtió en un jeroglífico imposible deres olverpor la defensa finlandesa. Y esa pesadilla en defensa empezó a lastrar la fiabilidad del ataque nórdico. Markkanen se quedó solo mientras Willy convertía en puntos todo lo que llegaba a sus manos. España pasó de dominada a dominadora en apenas cinco minutos (60-57). La fiabilidad del pívot alimentó la confianza de los compañeros y llegó el turno de Alberto Díaz. Su olfato defensivo fue la guinda a un tercer cuarto que España cerró con un parcial de 30-15.

Losfinlandeses, lejos de rendirse, volvieron a presentar la resistencia de los subaltemos de Markkanen. Jantunen y Madsen sumaron lo que no hacía la estrella, pero España fue capaz de diversificar su capacidad para amenazar. Hubo detalles. Garuba (7 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias) anotó un triple frontal y sonrío, pero hacía falta más. Rudy, quién si no, aportó 11 puntos vitales. Su defensa y generosidad son un ejemplo permanente. Y si lo aliña con triples desde ocho metros... ¿Hacíanfalta más puntos? Brizuela (14 en 17 minutos) apareció en los momentos más comprometidos. Y la nueva España volvió a estar donde siempre. ¡Qué manera de competir!

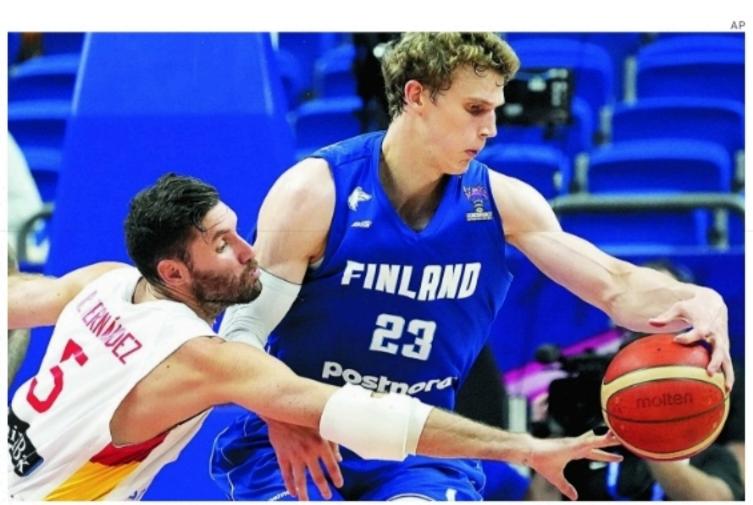

Rudy, con 37 años, si gue siendo de terminante en la selección

# «¡Oh capitán, mi capitán!»

Su bronca en el descanso, su defensa y sus triples fueron determinantes para la remontada de España ante Finlandia

M. Ruiz Díez. MADRID

Lo más normal con 37 años y 18 después de haber debutado con la selección en los Juegos de Atenas es que Rodolfo Fernández Farrés (4-4-1985, Palma de Mallorca) estuviera realizando la pretemporada con sus compañeros del Real Madrid. Firmó en julio la renovación por una temporada y bastantes semanas antes ya había decidido embarcarse en una nueva aventura con la selección. Es el primer campeonato en el que no está su padre, quefalleció a mediados demayo. Su compromiso con el equipo nacional está acompañado en este tomeo por el homenaje a su padre. «Él hubiese querido que yo estuviera aquí», asegura el capitán de España.

Los once compañeros que están con él en Berlín y el seleccionador reconocen en su figura al líder indiscutible del grupo. Él es el referente. Por su conexión con la Edad de Oro del baloncesto español y porque es un ejemplo dentro y fuera de la pista. Scariolo asegura que incluso a veces es demasiado duro, pero los compañeros están enamorados de la versión madura de un jugador que ante Finlandia volvió a dar una lección. Y en el descansollevólavoz cantante en el vestuario. «Cuando lo he oído he pensado: se está pasando. No he tenido que añadir broncas porque ese impacto emocional de la exigencia y la agresividad lo ha hecho el capitán», aseguró Scariolo.

La baja de Llull ha obligado al alero a multiplicarse. En defensa, pero también en ataque. Supapel atrás junto al de Alberto Díaz y

66

El impacto emocional de la exigencia y la agresividad la ha hecho el capitán»

Sergio Scariolo

«Rudy es uno de los grandes de la historia y nos da motivos para seguir, luchar más y creer»

Juancho

Usman Garuba han convertido a la defensa española en una pesadilla para los rivales. Yahubo pistas ante Turquía en la primera fase y los cruces con Lituania y Finlandia lo han ratificado. Ante los nórdicos, Rudy vio cómo el arranque del partido no era el debido. Diseccionó desde el banquillo, como hace siempre, el titubeante comienzo de España. Finlandia se escapó en el primer cuarto, aumentó distancias en el segundo y cuando él entró en cancha la defensa española comenzó a mejorar. Después de los 29 minutos que estuvo en pista ante Lituania, sumó otros 18:11 frente a los nórdicos. Y le dio tiempo a hacer de todo. Anotó 11 puntos (3/5entriples) yrobó cinco balones que sembraron el pánico en el ataque de Markkanen y compañía. Sus triples, además, llegaron en momentos determinantes. El primerofue en el tercer cuarto cuando España había comenzado la remontada. Los otros dos llegaron en los instantes decisivosy no fueron precisamente pisando la líne a. El último, desde ocho metrosy con la amenaza del final de posesión, fue la tumba para los finlandeses. Como le dicen los compañeros, Rudy es «¡Oh capitán, mi capitán!». Su torneo y su compromiso con el equipo nacional resultan la envidia del resto de selecciones.



# El Atlético pierde cuando ataca

▶No fue hasta pasado el minuto 60 cuando, ya con Griezmann, los de Simeone fueron de verdad a por el partido. Eso lo aprovechó el Bayer para marcar los dos tantos

📆 Bayer Leverkusen 84' Andrich, 87' Diaby

🌃 Atlético

0

2

| B. Leverkuser | n   | Atlético    |     |
|---------------|-----|-------------|-----|
| (1-4-4-2)     |     | (1-5-3-2)   |     |
| Hradecky      | 6   | Grbic       | 6   |
| Kossounou     | 6   | Molina      | 6   |
| Tah           | 7   | Witsel      | 6   |
| Tapsoba       | 7   | Felipe      | 7,5 |
| Reyna         | 6   | Hermoso     | 6   |
| Andrich       | 7   | Reinildo    | 6.5 |
| Demirbay      | 6   | Llorente    | 5.5 |
| Moussa Diaby  | 7   | Koke        | 6.5 |
| Hlozek        | 6   | Saúl        | 5   |
| Hudson-Odoi   | 6.5 | 1 Felix     | 6,5 |
| Schick        | 6,5 | Morata      | 5   |
| G. Seoane (E) | 7   | Simeone (E) | 6   |

Cambios: B. Leverkusen Frimpong 8 (Hlozek 68'), Azmoun s.c (Diaby 89'), Bakker s.c. (Tapsoba 89'), Aranguiz s.c. (Schick 89') y Amiri s.c. (Hudson-Odoi 91'). Atlético De Paul 6 (Saúl 46'), Carrasco 6 (Reinildo 62'), Griezmann 7 (Molina 62'), Correa 6 (Joao Felix 72') y Cunha 6 (Morata 72').

Arbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó con cartulina amarilla a Kossounou, Tahy Andrich.

Incidencias: 20.000 espectadores en el Estadio Bay Arena.

> Los jugadores del Atlético, desolados en el Bay Arena



#### J.A.

Con las nuevas reglas de los cambios, el fútbol ha cambiado. Antes los entrenadores apostaban casi todo al equipo titular y las sustituciones eran una solución de emergencia, casi desesperada para

buscar un gol o para defender el tanto logrado. Pero ahora, conmás futbolistasy distintos bloques para hacer sustituciones, los entrenadores, con plantillas más grandes, plantean varios partidos en un mismo partido. Eso hicieron el Atlético y el Bayer en el segundo duelo de la Champions. Y ganó el conjunto alemán. Su cambio, Frimpong, fuemás resolutivo, más eficazyprofundo que los cambios que había hecho antes Simeone para buscar el encuentro.

Como ocurre en todos los partidos de esta temporada, pasado el minuto 60, el Cholo dio paso a Griezmann ya Carrasco ylo cierto es que eso dio otro aire a su e quipo, conmás variantes en ataque y más rápido para jugar cerca del área rival. Peronoduró lo suficiente. O duró solo hasta que el entrenador rival reaccionó, cambió a Frimpongy volvió a tener el mando del choque y acabó llevándoselo.

Pudo adelantarse antes el con-

junto ale mán, cuando comenzó la segunda parte y protagonizó una jugada que acabó en dos palos consecutivos. El Atlético mezcló errores en la salida de balón con jugadas defensivas heroicas de Felipe. Perocuando el partidollegabaa su finaly cuando en el campo ya estaban Carrasco, Griezmann y Correa, no dio para más heroicidades. Sin los laterales titulares y con el belga en un lado y Llorente en otro, la defensa de tres rojiblanca se sintió desprotegida. Y se le escapó el choque y otra vez se pone la Champions complicada, sin permitir más fallos.

El Leverkus en es un equipo que empezó con los miedos de un grupo de jugadores que no encuentra su sitio en la Bundesliga, pero terminó crecido, como si los minutos que habían pasado contra el Atlético le hubiesen servido para crecer, hacers efuertey sentirse mejor. Porque hastaque el partido se embaló en la segunda parte, el conjunto alemán fue más prudente que valiente, muy preocupado en hacerfaltas a Joao Félix y así impedir que el Atlético produjese algo interesante. Pasó laprimera mitad sinapenas noticias paralos porteros, con los dos equipos midiéndose y sin que nadie cogiese el mando del encuentro con decisión.

Ambostécnicos tenían miedo a perder. Aun así, fue el Atlético quien más cerca estuvo de la derrota por esos balones perdidos cerca de su área.

La vitamina Griezmann dio otro aire y más balón al Atlético. Eso debía ser una buena noticia, porque el equipo veía el área rival y empezaba atener ocasiones, pese a que Morata pasó sin gloria y sin nada por el campo alemán. Pero fue en ese momento, cuando fue a por la victoria, cuando recibió el castigo por parte del Bayer Leverkusen.

### Grupo A

2º jornada: Rangers-Nápoles (21:00) y Liverpool, 2-Ajax, 1.

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. ( | GF. ( | GC. |
|-------------|------|----|----|----|------|-------|-----|
| 1. Nápoles  | 3    | 1  | 1  | 0  | 0    | 4     | 1   |
| 2.Liverpool | 3    | 2  | 1  | 0  | 1    | 3     | 5   |
| 3.Ajax      | 0    | 2  | 1  | 0  | 1    | 5     | 2   |
| 4.Rangers   | 0    | 1  | 0  | 0  | 1    | 0     | 4   |

3º jornada (día 4): Liverpool-Rangers (21:00) y Ajax-Nápoles (21:00).

#### Grupo E

2º jornada: Milan-Dinamo Zagreb (21:00) y Chelsea-Salzburgo (21:00).

|                  | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. ( | GC. |
|------------------|------|----|----|----|----|-------|-----|
| 1. Dinamo Zagreb | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1     | 0   |
| 2.Milan          | 1    | -1 | 0  | 1  | 0  | - 1   | 1   |
| 3.Salzburgo      | 1    | 1  | 0  | 1  | 0  | 1     | 1   |
| 4.Chelsea        | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0     | 1   |

2º jornada (dia 5): Chelsea-Milan (21:00) y Salzburgo-Dinamo Zagreb (21:00).

#### Grupo B

2º jornada: Oporto, O-Brujas, 4 y Bayer Leverkusen, 2-Atlético, 0.

|                       | Pts. |   | G |   | D  | CE  | cc. |
|-----------------------|------|---|---|---|----|-----|-----|
| 1. Brujas             | _    | _ | _ | _ | _  | 5   | _   |
|                       | -    | - | - | - |    | -   | -   |
| 2.Bayer Leverkusen    | 3    | 2 | 1 | 0 | _1 | 2   | - 1 |
| 3. Atlético de Madrid | 3    | 2 | 1 | 0 | -1 | 2   | 3   |
| 4.0parto              | 0    | 2 | 0 | 0 | 2  | - 1 | 6   |

3º jornada (día 4): Brujas-Atlético (21:00) y Oporto-Bayer Leverkusen (21:00).

#### Grupo F

2º jornada): Real Madrid-Leipzig (21:00) y Shakhtar-Celtic (21:00).

|               | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC  |
|---------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Shakhtar   | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 4   | - 1 |
| 2.Real Madrid | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | (   |
| 3.Leipzig     | 0    | 1  | 0  | 0  | 0  | 1   | 4   |
| 4.Celtic      | 0    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | . 3 |

2º jornada (día 5): Real Madrid-Shakhtar (21:00) y Leipzig-Celtic (21:00).

#### Grupo C

2ª jornada: Viktoria Plzen, 0-Inter, 2 y Bayern, 2-Barcelona, 0.

|                  | Pts. | J. | G. | E. | P.  | GF. | GC  |
|------------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1. Bayern        | 6    | 2  | 2  | 0  | 0   | 4   | (   |
| 2.Barcelona      | 3    | 2  | 1  | 0  | - 1 | - 5 | - 3 |
| 3.Inter          | 3    | 2  | 1  | 0  | 1   | 2   | 2   |
| 4.Viktoria Plzen | 0    | 2  | 0  | 0  | 2   | 1   | 7   |

3º jornada (día 4): Bayern-Viktoria Plzen (18:45) e Inter-Barcelona (21:00).

#### Grupo G

2º jornada: City-Borussia (21:00) y Copenhague-Sevilla (21:00).

|                     | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|---------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Manchester City  | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 4   | 0   |
| 2.Borussia Dortmund | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   |
| 3.Copenhague        | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 3   |
| 4.Sevilla           | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 4   |

2º jornada (día 5): Sevilla-Borussia Dortmund (21:00) y City-Copenhague (21:00).

#### Grupo D

2º jornada: Sporting, 2-Tottenham, 0 y Marsella, 0-Eintracht, 1.

| Pts. | J.          | G.                | E.                      | P.                            | GF.                                 | GC.                     |
|------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 6    | 2           | 2                 | 0                       | 0                             | - 5                                 | 0                       |
| 3    | 2           | 1                 | 0                       | -1                            | 2                                   | 2                       |
| 3    | 2           | 1                 | 0                       | 1                             | 1                                   | 3                       |
| 0    | 2           | 0                 | 0                       | 2                             | 0                                   | 3                       |
|      | 6<br>3<br>3 | 6 2<br>3 2<br>3 2 | 6 2 2<br>3 2 1<br>3 2 1 | 6 2 2 0<br>3 2 1 0<br>3 2 1 0 | 6 2 2 0 0<br>3 2 1 0 1<br>3 2 1 0 1 | 3 2 1 0 1 2 3 2 1 0 1 1 |

2º jornada (día 4): Marsella-Sporting (18:45) y Eintracht-Tottenham (21:00).

#### Grupo H

2º jornada: Juventus-Benfica (21:00) y Maccabi Haifa-PSG (21:00).

|                 | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC  |
|-----------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Benfica      | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 2   | (   |
| 2.PSG           | 3    | 1  | 1: | 0  | 0  | 2   |     |
| 3.Juventus      | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | -   |
| 4.Maccabi Haifa | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | . 1 |

2º jornada (día 5): Benfica-PSG (21:00) y Juventus-Maccabi Haifa (21:00).

#### Intery Liverpool nofallan

Dos de los clásicos de la competición, Liverpool e Inter, llegaban a la segunda jornada de la fase de grupos con urgencias y solventaron sus compromisos con sendas victorias. Los ingleses, después de la goleada recibida en Nápoles (4-1), se impusieron por la mínima al Ajax en Anfield Road. El Inter no falló en su visita al Victoria Plzen después de caer en Milán ante el Bayern.

2

🏭 Barcelona

0

| Barcelona       |
|-----------------|
| (1-4-3-3)       |
| Ter Stegen 6    |
| Koundé 6        |
| Araujo 6        |
| Christensen 6   |
| Marcos Alonso 6 |
| Busquets 6      |
| Gavi 6          |
| Pedri 5         |
| Dembélé 6       |
| Raphinha 6      |
| Lewandowski 5   |
| Xavi (E) 6      |
|                 |

Cambios: Bayern Mazraoui 6 (Pavard 21), Goretzka 7,5 (Sabitzer 46'), Gnabry 6 (Mané 70'), Tel s.c. (Sané 80') y Gravenberch s.c. (Musiala 80'). Barcelona De Jong 6 (Gavi 61'), Ferran Torres 6 (Raphinha 70'), Eric García 6 (Christensen 70'), Kessié s.c. (Busquets 80') y Ansu Fati s.c. (Dembélé 80'). Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestó a Sabitzer, Busquets y Kimmich.

Incidencias: Allianz Arena, 75.000 espectadores. Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.

#### Francisco Martínez

El Barcelona podrá decir que no fue lo mismo... Pero al final fue igual. Claro que no fue lo mismo lo que se vio en el campo: a un equipo con personalidad, dejando atrás los miedos del pasado con el Bayern Múnich, el rival que le ha zarandeado sin pie dad los últimos años. Pero eso no fue suficiente para lograr el triunfo. En un mal arranque de segunda parte, en apenas cuatro minutos, los alemanes golpearon con su mazo y se llevaron la victoria. Eso sí fue lo mismo: el resultado. Lucas, en un córner, cabeceó el primero y atolondró al conjunto español, que quedó como cuando en los dibujos animados un personaje ve pajaritos alrededor de su cabeza... Y Sané lo aprovechó.

Se podía pensar que una nueva goleada estaba en camino, pero esta vez sí logró recomponerse el Barcelona... Y siguió perdonando, porque Pedri tuvo un tiro al palo que hubiera devuelto mucha emoción a un encuentro que estaba siendo muy disputado. Porque el Bayernes un equipo que asusta, que da miedo con tantos futbolistas llegando al área. El que mejor lo hizo fue el joven Musiala, que con solo 19 años mostró que ya está hecho, encaró, regateó... Fue un terror, el más desequilibrante de los suyos, que también sufren atrás por esa apuesta tan ofensiva que hacen. Primero aparecieron los espacios a la contra y después los chicos de Xavi se lanzaron con valentía a presionar muy arriba y empezaron a recuperar la pelota



Busquets se lanza al suelo a intentarrobar el balón a Mané

# Mejoría insuficiente

▶El Barça tutea al Bayern y le perdona, para después sufrir su pegada en cuatro minutos

en zona de peligro. Durante la mayor parte de la primera mitad, los azulgrana eran muy superiores, pero fallaron en el área, que había sido justo el punto fuerte de los últimos partidos: una capacidad para marcar descomunal. Pero Pedri se encontró primero con el pie de Neuer y Lewandowski tiró alto lo que en el 90 por ciento de las ocasiones va dentro. Controló perfecto el polaco y después no tuvo la finura de siempre para llevar la pelota a la red... En una portería en la que hamarcado cientos de goles. Después, el delantero la tuvo con un cabezazo muy cerca de la portería que despejó Neuer

y a continuación fue Raphinha el que probó el disparo desde lejos, que pasó rozando el poste. Demasiado generado, poco premio.

No es que el Bayern se estuviera quieto, siempre está presente con sus hombres de ataque, pero también con sus medios o incluso defensas como Davies, que es posi-

Lewandowski falló en el remate en una portería en la que ha marcado cientos de goles; Pedri, al palo blemente el mejor lateral izquierdo del mundo. Llegaban a campo contrario, pero hasta en el repliegue estababien el Barça, con ayudas de Dembélé, Raphinha, Gavi... Corriendo para atrás.

Ganó en contundencia el Bayern con la presencia de Goretzka en la segunda parte. Es un medio que llega atodos los lados del campo y ayudó a que su equipo tuviera más estabilidad. En diez minutos resolvió el partido el Bayern conlos goles, que fueron como dos cuchilladas para los azulgrana.

Fue más peligroso elequipo alemán en el segundo tiempo, con sus llegadas en estampida, pero el Barcelona no perdió la cara y se lanzó en busca de lo que ya parecía imposible. Al poste de Pedri le siguieron un par de intentos de Lewandowski, que estuvo bien en el juego combinativo, pero falló en el remate, que es lo suyo. Buscó más físico Xavi con De Jong y Kessié, pero el partido fue muriendo con el paso de los minutos. Pensará el Barcelona que al menos se mostró competitivo, pero también que todavía le falta.

#### Xavi: «Era un día para ganar, es un paso atrás»

Xavi lo tenía claro. «Cuando perdonas en Champions a este nivel, lo acabas pagando», decía el técnico en Movistar. «Creo que hemos sido mejores, era un día para ganar y hemos perdonado demasiado, seis o siete ocasiones muy claras, y ellos no perdonan», añadió. Y analizó los errores: «El primer gol, de estrategia, un error nuestro en la marca. El segundo, de no hacer falta. Ellos hacen faltas, paran transiciones, y a nosotros nos cuesta... Es una cuestión de competir». «El resultado es negativo y hay que aprender de los errores. Es un paso atrás», finalizó el técnico.



El Real Madrid se estrena en el Santiago Bernabéu esta temporada en la Champions

# Dos opositores a nueve

Ancelotti tiene que decidir a qué futbolista, Rodrygo o Hazard, prefiere de delantero

José Aguado. MADRID

Decía Ancelotti después de la victoria del Real Madrid contra el Mallorca que Rodrygo, en parte, hizo el tanto en la segunda mitad porque jugando por dentro, de delantero centro, es más sencillo marcar goles. El gol del brasileño y la jugada anterior, con la que brindó el tanto a Vinicius, han abierto definitivamente un interesante debate en el Real Madrid, que ya se vislumbró la temporada pasada y que ahora que falta Benzema parece inaplazable: ¿Es Rodrgyo el mejor delantero para sustituirle? «La baja de Karim la reemplazamos con Hazard en el primer partido y en el segundo en la primera parte con él y en la segunda con Rodrygo. Hazard cumplió y el equipo también. Eso es lo importante. El equipo ha cumplido porque sin Karim hemos mar-

cado 7 goles», explicaba ayer Ancelotti, en la conferencia de Prensa antes del encuentro de Champions contra el Leipzig en el Bernabéu.

El entrenador de jó caer que Karimpuede volveralonce en elchoque del Metropolitano del domingo, así que hoy pue de ser la prueba de finitiva para los dos futbolistas, Rodrygoy Hazard, que pelean por su sitio si el francés vuelve a estar debajo. Porque Asensio estaba en esa tema, pero parece, ahora mismo, varios pasos por detrás y lejos de ladinámica de lostitulares: «No se pue de considerar ni un joven ni un veterano. Debe aguantar y la reacción a su enfado ha sido buena. Ayer y hoy ha entrenado bien y eslo que tiene que pasar cuando te enfadas. Hay dos tipos de reacciones: bajar los brazos o entrenar mejor. Ha hecho lo segundo y tiene la oportunidad de jugar contre el Leipzig», dijo Ancelotti abriéndole la puerta.

Pero la duda es Hazard contra Rodrygo, la recuperación del belga, quizá demasiado lenta, contra la explosión del brasileño, que





#### Real Madrid (4-3-3)

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Modric; Fede Valverde, Vinicius y Hazard.



#### Leipzig (4-3-3)

Gulacsi; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Kampl, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai y Werner.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Estadio: Santiago Bernabéu. (Movistar

#### Preocupación por las patadas a Vinicius

Los regates de Vinicius sacan de quicio a las defensas rivales, que no saben cómo pararle y se sitúan al límite del reglamento, a veces pasándolo. «Regatea y es comprensible que haya rivales que quieran hacerle daño. Hay que intentar contrarrestarlo. Es una de sus mayores cualidades y hay que intentar reducirlo en ese sentido. Siempre hay que respetar al rival, él intenta hacer su trabajo para que el equipo gane», explicó ayer Rüdiger. «No soy sordo ni tonto. Oigo lo que se dice y no es un tema para nosotros ni para él. Tiene una calidad extraordinaria y es normal que el rival intente frenarle», continua ba Ancelotti acerca de cómo el brasileño tiene que sufrir cada día más las patadas y el juego sucio de quien no puede hacer frente a su habilidad regateadora: «Hay un reglamento que intenta proteger a todos».

quizá ya no puede esperar más para ser un futbolista con muchos minutos. Rodrygo tendría sitio arriba en un equipo con un 4-3-3 claro, pero Fede Valverde se ha convertido en un futbolista indispensable en el centro del campo y Ancelotti no suele apostar por un equipo sin cuatro hombres en el centro en partidos importantes. Así que Rodrygo queda para ser revulsivo esos días o para choques de entreguerras, como el del Mallorca. Y él quiere más y hayganas de verle más. «Estamos ilusionados con los jugadores que tenemos arriba, sobre todo los jóvenes. Karim nos ilusiona mucho, pero

cuando un joven sale ilusiona mucho más que uno al que estás acostumbrado. Estamos ilusionados con Vini Jr. y Rodrygo y no pensamos en nadiemás en este momento», contestó Ancelotti cuando le preguntaron por un futuro con Mbappé.

Rodrygo fue el futbolista que más tiró contra el

Mallorca (5 veces) y el segundo que más regateó de spués de Vinicius. Es un futbolista que empezó en el Real Madrid conmástimidez que su compañero, pero que parece que ha decidido lanzarse a por todo, trasel punto de inflexión que supuso la Champions del año pasado. Las estadísticas del partido de Hazard son más pobres, aunque también es verdad que estuvo menos minutos en el campo y en los más complicados. Remató una vezy solo hizo un regate. Un pobre registro para un futbolista que tiene que ser decisivo. A su favor, que en la primera parte todo el equipo estuvo maniatado lista.

por el sistema defensivo que planteó Javier Aguirre y no hubo manera de encontrar espacios. Hazard se movió bien, pero no pudo aportar mucho más. Cuando empezó el rockand roll y la liberación de los blancos, ya estaba en el banquillo. «Ha cumplido con lo quele pedimos en estos dos partidos. Yo no le pedí que marcara goles».

El fútbol es tan rápido que borra actuaciones de dos días antes. Fue en Glasgow cuando Benzema se lesionó y el belga saltó al campo para hacer sus mejores minutos con el Real Madrid, jugando de delantero. No es su posición y le cuesta, porque no puede darse

Rodrygo fue

el futbolista

que más remató

contra

el Mallorca

Ancelotti está

contento

con el trabajo

de Hazard: «No le

pedí goles», dice

media vuelta y se pasa la mitad del partido retrocediendo, para intentar quitarse al defensa de la espalda y ponerse de frente a la portería. Cuando lo consigue, cuando tiene un poco de espacio, a veces consigue lucir el regate y la velocidad con las quese

convirtió en uno

de los futbolistas

más decisivos del

fútbol hace ya algunos años.

Ancelotti duda entre ambos, pero no es algo que le inquiete en exceso porque si de algo no tiene ninguna duda es de que el delantero centro del equipo es Benzema. Cuando comenzó la temporada, la pregunta sin respuesta era cómo iba a reaccionar el equipo sin el delantero que tanto le había dado el año pasado y con solo Mariano como sustituto natural. Ancelotti quiere que el duelo de esta noche en la Champions confirme que con Hazard o Rodrygo, o con ambos, el equipotiene más recursos para suplir a cualquier futbo-

# Duelo decisivo por la tercera posición

Este Sevilla agonizante no puede aspirar a meterse en los octavos de la Champions

Lucas Haurie. SEVILLA

La primera jornada dejó las cosas en este Grupo G claritas como el agua de la fuente del avellano: el Borussia se merendó al Copenhagueen Dortmund y el City, a ritmo de entrenamiento de primeros de julio, «solo» ganó 0-4 en el Pizjuán porque Pep Guardiola se apiadó de subuen amigo Julen Lopetegui. Las cartas están, pues, repartidas y el partido del Sevilla hoy en la capital danesa se antoja clave para jugar en febrero los dieciseisavos de la Europa League, premio de consolación paralos terceros.

Porque, seamos realistas, este Sevilla que lleva cuatro puntos en cinco jornadas de Liga, con derrotas nadahonrosas en Pamplona y Almería, no puede aspirar legítimamente a integrar los octavos de final de la máxima competición europea. No lo consiguió el año pasado, cuando por estas calendas flirteaba con el liderato de la Liga y le había caído en suerte un grupo de auténtico tebeo -Salzburgo y Lille fueron sus verdugos...-, así que ya me contarán ahora que sus hinchas cuentan las victorias que faltan para asegurar la permanencia y debe vérse las con el mastodonte anglo-emiratí y con el siempre solvente Borussia.

De hecho, Lopetegui es consciente de dónde se juega las papasy el martes reservó a su juga-

dor más confiable, el veterano Fernando Reges, que hoy posiblemente tampoco juegue porque yano está parados esfuerzos semanale syterminó mareado el partido de Cornellá. El Sevilla tiene en su plantel ados intemacionales daneses, Thomas Delaney el recién fichado ariete Kasper Dolberg, y el técnico los alineará a los dos contra sus compatriotas, por aquello de jugar una pequeña baza emocional. También es previsible que los dos veinteañ eros del filial que le salvaron la cabeza el sábado, José Ángel Carmona v Kike Salas, descansen esta noche.

La única buena noticia en el campo sevillista a día de hoy es el rendimiento de Isco. El estilista malagueño, cadadía más fino físicamente, destila clase en cada balón que toca y muestra, hasta ahora, la implicación que no había mostrado en sus últimos meses en el Real Madrid. A su alrededor sí se puede construir un equipo, así que será cuestión de ir sacudiéndose las malas vibraciones que atenazan a todos los estamentos del club.



#### 🚰 Copenhague (4-2-3-1)

Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristensen; Zeca, Lerager; Falk, Claesson, Daramy y Cornelius.



#### 🜇 Sevilla FC (4-2-3-1)

Bono; Navas, Nianzou, Rekik, Acuña; Delaney, Jordán; Lamela, Isco, Papu Gómez y Dolberg

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Fetadle: Parken (Movistar Liga de



### Mosaico Sopa de letras

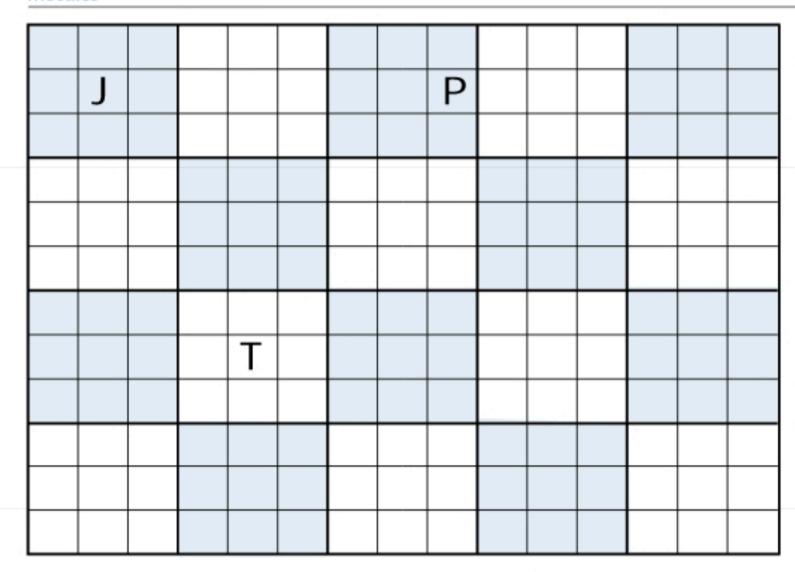

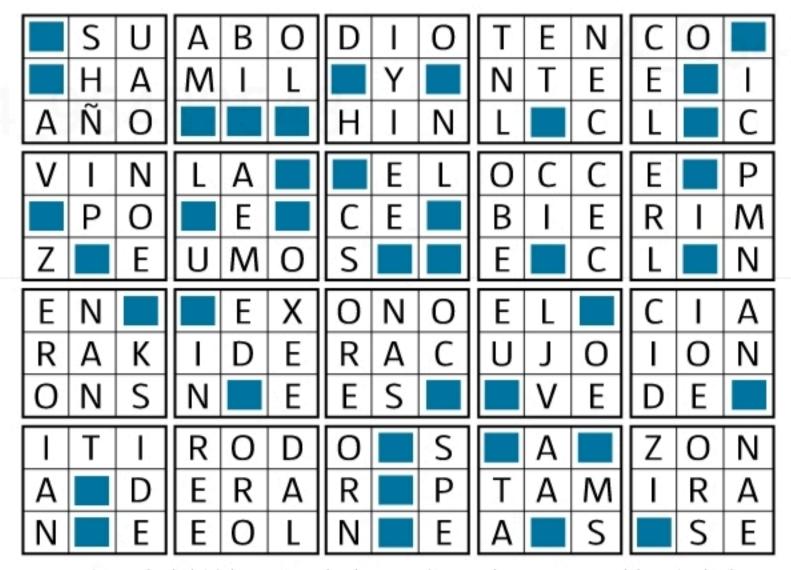

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

### ABDKAAMÑOAQRSASH F P O P L A N A P U A T JTMHTEJGHE QICAOÑAB VÑOKPEQALMLQ ALUALJASOULFT FAOAIBÑAUA OSSANOVAGMG AATXCAMSRI ZAYSAIXGVF MZIAFACSEAL ALRLAJMOAPARS DFLCOUNTRYFAU AKANOASQPKS ZROCKANDROL AVAXAYAAEIO AMFNANPQRASTAU HRISCACSEALEAV

Ocho géneros musicales

Cruzado mágico Escalera



Ponga las letras que faltan para completar las palabras Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Torneo, trasto, marea, reforma, pérdida, inicio, atajo

#### Enredo

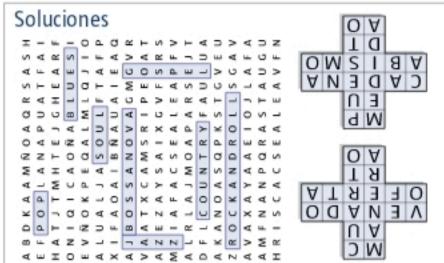

China hace miles de años

China hace miles de años

ENREDO. Cantera, preciso, sendero, mestizo, volante Palabra clave:

PE U

ENREDO. Cantera, D E N

PE U

MOSAICO. El vino se produjo por primera vez en el neolítico, en la zona de Irak e Irán. El consumo se extendió a occidente y también se conocía su eleboración en China hace miles de años

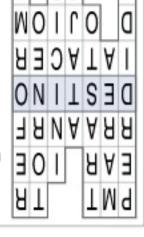



Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color <u>Autodefinido</u> Sudoku



| Medic |   | 6 | 3 |        | 4 |        | 8 |   |   |
|-------|---|---|---|--------|---|--------|---|---|---|
|       |   |   |   |        |   | 1      |   | 9 |   |
|       |   |   |   | 9      |   |        |   | 5 | 7 |
|       |   |   |   | 8<br>5 |   | :      | 7 |   | 1 |
|       |   |   |   | 5      |   | 4      |   |   |   |
|       | 6 |   | 4 |        |   | 4<br>9 |   |   |   |
| i     | 6 | 4 |   |        |   | 7      | - | - |   |
|       |   | 8 |   | 2      |   |        |   |   |   |
|       |   |   | 9 |        | 1 |        | 5 | 3 |   |

| Dif | 9 | / | ð   |   |    | 4   |       |        |
|-----|---|---|-----|---|----|-----|-------|--------|
|     | 4 |   | ļ   |   | 1  | 4   | 8     | 1.,,,, |
|     | 1 |   |     |   | 5  |     |       |        |
|     | 6 | 2 |     |   | 3  |     |       |        |
|     |   |   |     | 7 | 2  |     |       |        |
|     | V |   | 1   | 1 |    | 1:0 | 5     | 2      |
|     |   |   | F C | 5 | )4 |     |       | 7      |
|     |   | 1 |     | 2 |    |     | - · · | 9      |
|     |   |   | 7   |   |    | 5   | 4     | 8      |

□ 7 0

### 

Horizontales: 1. Oculta su dulzura bajo un papel. — 2. Aparece de pronto

sin origen alguno (cuatro palabras). - 3. Ignorante en alguna materia.

¡Cómo se ha puesto el líder! - 4. Compartimento cerrado. Café cortado. Los

principios de la economía. — 5. País de Asia. — 6. Al revés, tacañas. Prenda

de abrigo. – 7. Entran en urgencias. Al revés, río de Europa. Superar a todos.

8. Ligero en la ejecución de algo.
 9. Imita a Nerón con un mechero.

10. Al revés, sacó de la nada. Ensayo, tentativa. - 11. Estudioso de la

existencia y la naturaleza de Dios. Ejército clandestino francés. — 12. Lo

último en zapatos. Son unos animales a la hora de demostrar su fortaleza.

Verticales: 1. Necesita limpieza. – 2. Tiene tinta, pero no tiene pluma.
Resultado líquido de una cuenta. – 3. Es muy apreciado en Alemania.

Ásperos, picantes al gusto. — 4. Son generosos a la hora de dar. Sonido

repetido. — 5. Devoción, veneración. Ración de Iomo. — 6. Porción de mermelada. ¡Cómo se ha puesto Sara! Ser Supremo. — 7. Muestras de

elegancia. Transitar. Traje de mala calidad. — 8. Sin instrucción religiosa.

Agradables. — 9. Curva en el pelo. Me vendré abajo. — 10. Acaban mal. Lentos en sus movimientos. — 11. Recipiente de cuero para líquidos. Alimento muy común (plural). — 12. Con mucha luz. El norte de Oslo. Jeroglífico

**Ajedrez** 

EN a S

¿Cómo estás?

Juegan negras



Facturación mensual a empresas Vehículos adaptados • Hasta 8 pax

Pago vía app con precio máximo garantizado a través de pidetaxi

91 547 82 00 www.rttm.es · www.pidetaxi.es

Ocho diferencias







Élite nazi.





z snu y s. En, a y una s AJEDREZ: 1... Dí7+!! S. Txf7 Txf7 mate

JEROGLÍFICO: EN



#### Santoral

Grupo Alfil

Alberto, Matemo, Notburga, Pedro y Salustia.

Cumpleaños



#### **MATÍAS PRATS**

periodista y presentador (70)

#### MICHELLE JENNER

actriz (36)

#### **ENEKO ATXA**

cocinero (45)

#### ARA MALIKIAN

violinista (54)

#### Loterías

|                          | M ONCE             |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| Martes, 13 de septiembre |                    |  |  |  |  |  |  |
| Número premiado          | S:035 61965        |  |  |  |  |  |  |
| Lunes,12                 | S:007 10658        |  |  |  |  |  |  |
| Domingo, 11              | S:055 <b>59939</b> |  |  |  |  |  |  |
| Sábado, 10               | S:030 97935        |  |  |  |  |  |  |
| Viernes,9                | S:099 25378        |  |  |  |  |  |  |
| Jueves.8                 | S:024 55284        |  |  |  |  |  |  |
| Miércoles, 7             | S: 010 93356       |  |  |  |  |  |  |
| Martee 6                 | S: 024 916 04      |  |  |  |  |  |  |

#### BONOLOTO

Martes, 13 de septiembre Números

09-26-38-44-45-46 C-29/R-0 Aciertos euros 6 2.105.263,14

103,272,76 1.122,53 34,83

#### LOTERIA NACIONAL

Sábado, 10 de septiembre Número premiado

85140 0-7-9

(0)

01-11

0

C-1

#### EUROMILLONES



Números

09-12-15-40-47 Números estrella

#### LA PRIMITIVA

Lunes, 12 de septiembre



06-07-23-29-43-49 C-37 R-7
Aciertos euros
6+R 0
6 589.818,85

6 589.818.85 5+C 47.823.15 5 2.087,52

#### ELGORDO

Domingo, 11 de septiembre



01-19-25-27-39

J. H. MADRID

punto de cumplir una década de emisión, el programade actualidad, análisis y entrevistas en profundidad «El objetivo» de Ana Pastor regresa hoy a laSexta con una nueva temporada enfocada en los temas de actualidad sin dejar de lado las entrevistas a líderes políticos y espacio para las voces de artistas, creadores y otros referentes de la sociedad de diverso calado, como ya ocurrió en la temporada anterior, en la que la periodista entrevistó al cantante Raphael, el campeónmundialdeajedrezGarri Kaspárov o actores como Antonio de la Torre o Luis Zahera.

Como plato fuerte para esta noche, a partir de las 22:30, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se sentará con Pastor para hablar de temas como la renovación del CGPJ, la crisis energética o la inflación. Tras un verano con una inusual actividad política, la actualidad vuelve a «El Objetivo», aunque según la presentadora, «no hay ningún verano que se parezca al del 2020 en ningún sentido. Ni el año, ni el verano. Porque fue un verano tan diferente a todos..., por eso siempre lo comparo con el de la pandemia. Pero es verdad que políticamente no hahabido respiro, aunque tengo la sensación de que llevamos mucho tiempotambién así: Afganistán, el volcán de Lapalma, queva a hacer un año ahora también. No tengo la sensación de que haya sido en ese sentido muchísimo más intenso que otros». En esta temporada, el equipo del programa que «siempre estamos muy pendientes de la actualidad», volverá a concertar las entrevistas a políticos, «que también tienen mucho que ver con ella», combinadas con otras, «a Ana Pastor estrena esta noche la nueva temporada de «El Objetivo» con entrevista al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

# «Las entrevistas me las preparo como **Selectividad**»

otro tipo de personajes y personalidades, más fuera del mundo de la política, aunque, por supuesto, son seres humanos y hablan también de lo que está pasando».

En este primer programa, Ana Pastordestaca que «hay dos temas, además de la entrevista, que están muy abiertos: Ucrania y el avance de las tropas ucranianas. Es un temaque en la Sextase hablades de el principio, cuando comenzó la invasión, y que en estos últimos días retoma protagonismo, en mi opinión, incluso por encima de lo que está pasando en Reino Unido, que tiene mucho interés, lógicamente, pero que ahora ya está en un recorrido en segundo plano».

Pero la entrevista al presidente

«A la gente le interesa que si Feijóo es presidente cómo va a arreglar lo de los precios», dice Pastor

del Partido Popular será la parte central del programa de hoy, primera vez que se va a sentar en el plató en estos diez años, porque «ahora mismo tiene interés máximo, además de que todas las encuestas, que son encuestas, le sitúan por primera vez como alternativa real al Gobierno que hay. Estamos en un momento de máxima preocupación social y lo que más le puede interesar a la gente ahora mismo es que si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno, cómo va a arreglarles a cada uno de los españoles el tema de los precios».

#### Pedro Sánchez

Según la periodista este tema será el que «va a ocupar granparte de la entrevista: la alternativa que pueda presentar el PP si es que la hay». Para anticiparse a este arranque de temporada, Pastor se la ha preparado como siempre: «Como todas las entrevistas melo tomo un poco como la Selectividad (Ebau que se dice ahora). Lo es paralos políticos que se sientan, pero lo es también para mí: yo tengo que prepararme bien. En el caso de mañana todas las propuestas que ha hecho el PP, estudiarme bien los documentos, saberme bien las medidas de este yotros temas... Haber visto un poco el recorrido del político en cuestión delos últimos meses». Para ella, «es muy importante que toda esa información yo la tenga controlada en mi cabeza. Para mí es un examen y para ellos desde luego también, o más, porque son ellos los que tienen que tomar decisiones si llegan después al poder, en el caso del líder de la oposición». Pastor confiesa que también está pedida una entrevistacon Pedro Sánchez: «Hace casi 5 años que no tengo la ocasión de preguntarle y me encantaría». Primer día de clase y examen para Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo.



La periodista y su equipo permanecen vigilantes ante la actualidad nacional e internacional

# «La esposa» llega a Antena 3 en dos noches especiales

# En Italia esta superproducción anotó más de siete millones de espectadores

L.R.C. MADRID

Antena 3 estrenamañana en exclusiva en prime time «La Esposa». Esta exitosa ficción, un drama histórico ambientado en la Italia delos años sesenta, ya está disponible para su visionado en Atresplayer Premium. Asimismo, al día siguiente, el jueves 15 de septiembre, Antena 3 vivirá una nueva noche

especial de emisiones de la serie.

Serena Rossi y Giorgio Marchesi son dos de los actores principales de esta popular superproducción italiana, convertida en unfenómeno de audiencias en este 2022 en Italia, con más de 7 millones de espectadores. Una joven resistente y generosa en busca constante de formas para mejorar la vida de todos. Así es María Saggese, protagonista de «La Esposa», una joven procedente de Calabria con el fin de salvar a su familia de la pobreza acepta casarse con Vittorio Bassi, un granjero de Vicenza, unaciudad del norte de Italia yobligada a vivir en un entorno hostil por ser mujer. María hará cualquier cosa para ayudar a sumadrey sus hermanos, incluso renunciar a sus raíces y a su sueño de un futuro con Antonio, su primeramor, de quien no hatenido noticias desde que se mudó a Bélgica. En la serie también se reflexionará a lo largo de sus entregas en el choque entre los valores y la dinámica del mundo agrícola frente a los valores a menudo controvertidos de una Italia más industrializada, con la agitación social que siguió a finales de los años sesenta: las huelgas de trabajadores y trabajadoras, la sindicalización por condiciones de trabajo más justas, el sueño de un nuevo modelo e conó-

mico que pudiera conciliar la tradición y el progreso. En el altar, sin embargo, María descubre que no se casará con Vittorio, sino con su sobrino Italo, aquién nunca havisto. Los días de María pasan, atrapada entre el duro trabajo en los campos, Vittorio tratándola como una sirvienta, junto al desprecio de Italo. El único rayo de solen lavidade María essu relación con Paolino, el hijo de Italo y Giorgia, un niño, que ha estado viviendo en los establos desde ladesaparición de sumadre, sin siquiera ir a la escuela. A partir de ahora, María debe afrontar en su nueva vida una realidad hostil, por sermujery del sur.

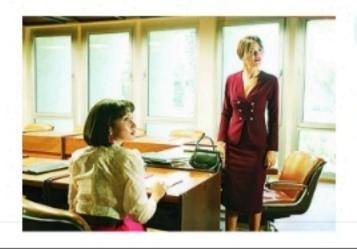

#### «TIERRA AMARGA»: EL PLAN DE BETÜL PARA CASARSE CON FIKRE

Antena 3 estrena hoy, después de «Amar es para siempre», un nuevo capítulo

de «Tierra Amarga», la serie líder de las tardes que acumula millones de seguidores en el mundo, disponible también en ATRESplayer PREMIUM. En el episodio de hoy, Betül tiene el

plan de casarse con Fikret. Conoce al hombre de confianza de Hakan, y planean hacer negocios juntos, de los que ambos puedan sacar partido. Betül y Sermin quieren conseguir la firma de Zuleyha, con la que autorizará a Betül a tomar decisiones en la empresa. La serie «Tierra Amarga»

narra la apasionante historia de amor de Yılmaz y Züleyha y su lucha ante las adversidades. Está protagonizada por un destacado elenco encabezado por la actriz Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış y Uğur Güneş, con la participación de un equipo de más de 500 profesionales.

#### LA1

11:30 Hablando claro. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Hablando claro.

14:50 El tiempo. 15:00 Telediario 1.

15:55 Informativo territorial. 16:20 Cine. «Baila conmigo».

17:50 Servir y proteger.

18:50 El cazador. 19:50 Te ha tocado.

20:30 Aquíla Tierra. 21:00 Telediario 2.

22:00 Mapi. 22:40 Especial Lazos de sangre. «Isabel II».

00:40 Las últimas batallas de Isabel II.

#### LA 2

16.30 Grandes documentales. 18.05 Documenta2.

18:55 La cocina vegetariana de Jamie.

19:40 Sin equipaje. 20:00 Cine. «Santuario».

21:15 Ingeniería antigua. 22.05 Documaster. -Se llamaba Grace Kelly. -Grace Kelly: los millones

perdidos. Palacio de Mónaco: los secretos de su contrucción.

00:40 Las tentaciones de Justo.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:45 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

16:00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

16:02 El tiempo.

16:30 Amar es para siempre. 17:45 Tierra amarga.

19:00 ¡Boom! 20:00 Pasapalabra.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos.

22.45 La esposa. Calabria, sur de Italia, finales de los años Para poder pagar sus deudas, la familia Saggese debe aceptar un matrimonio por de legación.

01.05 The Mallorca Files. 02:45 Live Casino.

03:15 Golden casino.

#### LA SEXTA

09:00 Aruser@s. 11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García

Ferreras. 14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

Con Helena Resano. 15:10 Jugones.

15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo y Iñaki López.

20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición. Con Inés García.

20:55 La Sexta Clave. Con Rodrigo Blázquez.

21:15 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar

Rincón. 21:30 El intermedio.

22:30 El objetivo. Con Ana Pastor. El espacio entrevista al presidente del Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo, que se sienta por primera vez en el plató del programa para

preguntas de Ana Pastor. 00:00 Cine. «El secuestro de Sophie».

responder en directo a las

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 09:25 Los Goldberg.

10:30 The Big Bang Theory. 12:15 Los Simpson.

15:15 Friends. 17:30 Los Goldberg.

18:40 The Big Bang Theory.

20:30 Mom. 22:30 Cine. «Shooter: El tirador».

00:55 Cine. «Fatale». 02:40 Live Casino.

#### NOVA

16:45 El triunfo del amor. 17:45 El zorro, la espada y la

rosa. 19:00 Pasión de gavilanes.

20:00 Alas rotas. 21:15 Meryem. 21:45 El sultán.

23:00 La señora Fazilet y sus hijas.

01.30 Cine Supernova. «Raíces de una amistad».

#### MEGA

17:30 La tienda de las restauraciones.

18:30 El salón de las subastas. 20:20 Maestros de la parrilla.

22:10 El jefe infiltrado. 23:45 El chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones.

FOX

#### CUATRO

07:40 ¡Toma salami! 08:20 Alta tensión.

09.20 Alerta Cobra. 13:15 En boca de todos. 14:50 Noticias Deportes Cuatro.

15:00 Alta tensión. 15:45 Todo es mentira.

17:15 FIBA Eurobasket 2022. Francia-Italia.

19:15 Cuatro al día. 20:00 Cuatro al día a las 20 h.

20:40 Noticias Deportes Cuatro.

21:00 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 FBI: Most Wanted. 00:45 FBI.

01:40 The Game Show.

02.20 En el punto de mira.

#### **TELECINCO**

13:30 Ya es mediodía. 15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes. 15:50 El tiempo.

16:00 Sálvame limón. 17:00 Sálvame naranja. 20:00 Sálvame sandía.

21:00 Informativos Telecinco.

21:40 El tiempo. 21:50 Deportes.

22:00 Pesadilla en el paraíso.

00:00 Felicidades, Letizia. 01:20 Got Talent España. Momentazos.

#### TELEMADRID

17.30 Cine western. «Duelo en la Alta Sierra».

19:10 Madrid Directo. 20:30 Telenoticias. 21:00 Deportes.

Con Javier Callejo. 21:10 El tiempo.

21:20 Juntos. 22.45 La película del miércoles. «Los conspiradores».

00:35 Micámara y yo.

#### TRECE

16:10 Cine. «Sindicato de asesinos».

18:25 Abierto redacción. 18.35 Cine western. «Emboscada».

20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel.

Con Antonio Jiménez. 00:30 El Partidazo de Cope.

#### **#0**

13:08 Rojo Caramelo.

13:38 Ilustres ignorantes. 14:18 La Resistencia.

15:35 Cine. «Alejandro Magno».

18:26 Cine. «El rey escorpión». 19.55 Blue Bloods.

21:30 Comer para salvar el planeta.

22:30 Cinco tenedores. 23:30 La Resistencia. 00:55 Rojo Caramelo.

06.36 The Walking Dead.

08.19 Shin Chan. 09.11 House.

12.52 Shin Chan. 13.53 Los Simpson.

16.33 Bull.

**19.13** 9-1-1. 22:01 Cine. «Asalto al poder».

**00.55** 9-1-1.

03.40 CSI Las Vegas. 05.30 El general Naranjo.

### TNT

07.01 Arma letal.

09.10 The Big Bang Theory.

12.31 Friends.

15:36 Cine. «Objetivo: Washington D.C.».

**17.31** Lucifer. 19.23 FBI.

22:07 Cine. «Animales fantásticos y dónde

encontrarlos». 00:13 Cine. «Demolition Man».

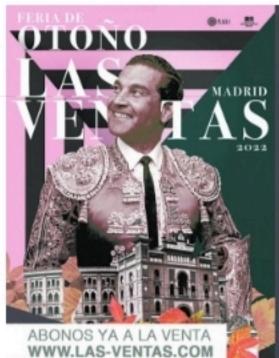

# Sáb. 1 oct.

18:00 h

Novillada picada 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández **Alvaro Alarcón** (mano a mano) Sobresaliente: Adrián Henche

Vie. 7 oct. 🎢 18:00 h Corrida de toros 6 toros de El Pilar

Diego Urdiales Juan Ortega Pablo Aguado

#### Dom. 2 oct. 18:00 h Corrida de toros

6 toros de Adolfo Martín

Adrián de Torres Román **Angel Sánchez** 

Sáb. 8 oct. 🍠 18:00 h Corrida de toros 6 toros de Puerto San Lorenzo La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla **Angel Téllez** 

#### Jue. 6 oct. 18:00 h Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRESENTACIÓN Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel A. Perera Juan Leal Alvaro Lorenzo



Mié. 12 oct. Corrida de toros - fuera abono -6 toros de Victoriano del Río Toros de Cortés

# HISPANIDAD

**Talavante** Roca Rey Fco. de Manuel

#### miércoles, 14 de septiembre de 2022

s lógico que Ayuso irrite profundamente a la izquierda política y mediática. Estos días les está ofreciendo un baño de realidad que les pone ante el espejo de sus contradicciones. La tropa de Más Madrid y Unidas Podemos es una colección de pijo progres que está disociada de las necesidades y la vida cotidiana de los madrileños que dicen representar. Es una consecuencia de haber nacido en las clases privile giadas. Han vivido en un entorno muy acomodado y solo algunos, no demasiados, se han esforzado en superar una oposición. Es cierto que son una pequeña minoría, porque acceder al cuerpo de profesores universitarios, no me refiero a que los amigos te consigan un chollo, no resulta fácil. Hay que superar el escollo de la acreditación nacional y luego compare cer ante un tribunal. Por eso se quieren cargar esa incomodidad del mérito y la capacidad en todas las oposiciones. La vida diletante de los revolucionarios de la scafeterías de la sfacultades es muy agotadora. Es una diferencia abismal con respecto al centro derecha, como se comprueba con el gobierno de la comunidad de Madrid o el equipo que rodea a Feijóo. Ayuso Sin Perdón

# El gratis total de la izquierda



Francisco Marhuenda

«Ayuso es una mujer a la que nadie le ha regalado nada. Ha tenido que esforzarse para llegar»

es una mujer a la que nadie le ha regalado nada. Ha tenido que esforzarse para llegar e hizo muy bien en recordar a la oposición que «el todo gratis no funciona».

La izquierda madrileña se ha instalado en el populismo y haarrastrado al PSOE, que tiene el problema del estruendoso fracaso de las pasadas elecciones donde se convirtió en la tercera fuerza. Las excentricidades monclovitas hicieron que Gabilondo fuera recompensado con el cargo de Defensor del Pueblo. Era un merecido premio por haber asumido el ingrato papel de caminar con paso firme a la derrota. Por su parte, Pablo Iglesias encontró refugio entre sus amigos independentistas de la izquierda caviar y se ha convertido en un personaje excéntrico y amargado que no asume la responsabilidad de su fracaso. Ayuso les derrotó atodos ellos y sigue imparable en las encuestas. Por más que insistan en un relato alternativo sobre la realidad madrileña, los votantes tienen una idea muy diferente como demostraron en la sumas y expresan en las encuestas. Este martes les volvió a dar otro revolcón, pero supongo que se han acostumbrado a asumir la humillación de la derrota.



unque puedan parecer sinónimos, existe un abismo entre la audacia y la temeridad. Audaz es quien acomete con valentía acciones poco comunes sin temer a las dificultades que pueda encontrar. Pero actuar con temeridad es poner en marcha una acción peligrosa con valor -eso siempre es imprescindible-, pero con imprudencia.

Escierto que, en ocasiones, comportamientos temerarios en política han derivado en éxitos rotundos. El ejemplo más cercano es el de Pedro Sánchez, muy dado a la temeridad pero, a la vez, muy hábil para que el resultado final caiga de su lado.

Yolanda Díaz trata ahora de asumir el mando de la izquierda populista. Y, para conseguirlo, necesita llamar la atención. Suúltima pretensión temeraria ha sido la delanzar una campaña política unipersonal (como todas las suyas) para que las grandes distribuidoras de alimentación bajen los precios de los productos básicos. Y Pedro Sánchez ha dejado que su vicepresidenta segunda se autolesione. Le ha dado carrete sin decir una sola palabra, ni a favor ni en La situación

# La soledad de la vicepresidenta



Vicente Vallés

«Solo ha querido estar a su lado Alberto Garzón, que busca desesperadamente una sombra bajo la que cobijarse»

contra de la propuesta, a sabiendas de que lo que no puede ocurrir no ocurrirá (como ya advirtió el muy sensato y eficaz ministro de Alimentación, Luis Planas), y Yolanda Díaz se ha visto, de repente, en una posición de fuera de juego tan evidente que será innecesario revisarla en el VAR: no tiene el apoyo del PSOE, Podemos mira para otro lado, las grandes distribuidoras no le han hecho caso, y el pequeño comercio ha puesto el grito en el cielo porque si un hipermercado baja los precios, ¿quién va a comprar en la tienda de la esquina?

Que el sector PSOE haya dejado a Yolanda Díaz estrellarse contra la realidad es parte de la lógica de las cosas: aunque son socios de gobierno, son rivales e lectorales. Más significativo es que Podemos haya tenido esa misma voluntad. Díaz no dispone de competencias en materia de alimentación, y solo ha querido estar a su lado Alberto Garzón, que busca desesperadamente un a sombrabajo la que cobijarse porque su futuro político tiene mal aspecto.

Mientras, las familias soportan una inflación del 10,5%, a la espera de más soluciones y menos propaganda.

Valencia. Teléf.: 963.52.49.77.